# ENDEPENDIENTE

\$8.00

Director General: Carlos Ramírez

elindependiente.mx

Jueves 30 de Mayo de 2024

contacto@elindependiente.mx

Número 570

# CIERRES DE CAMPAÑAS TENSOS, CON VIOLENCIA E INCERTIDUMBRE

Termina la cruzada electoral más sangrienta en décadas; crimen organizado pretende asentarse en más territorios; propuestas partidistas limitadas; imperaron descalificaciones y guerras sucias en la contienda

Por José Vilchis Guerrero ► 5



Asesinado el 30 de mayo, hace ya 40 años, cuando comenzaba a publicar sus primeras investigaciones sobre la protección política y policiaca a los narcotraficantes, Manuel Buendía, columnista de Excelsior, alertó el 14 de mayo de 1984 del peligro que hoy padece México. (Foto: especial)



INDICADOR POLÍTICO Falacias de Camín, Bartra y Krauze: democracia dictatorial



AGENDA CONFIDENCIAL

Xóchitl no pudo

con el paquete

Por Luis Soto ► 4

Por Carlos Ramírez ► 3



**POLÍTICA PARA GUAPOS** 

2024: la elección de la emoción, no de la razón

Por Alberto Tavira ► 24

#### **SECCIÓN ESPECIAL PALACIO NACIONAL 2024**

LAS IZQUIERDAS Y EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO

Por Pablo Cabañas Díaz ► 11

PARTIDOS Y SOCIEDAD, DE LAS CALLES A LAS REDES SOCIALES

Por Onel Ortíz Fragoso ► 10

LA 4T: ¿UN NUEVO RÉGIMEN POLÍTICO?

Por Jorge Torres Góngora ► 12

#### NACIONAL

Coneval: subió 7.2% el ingreso laboral per cápita en un año

#### CUDI EMENTO DICITAL



Escanear el código QR par

## **ÚLTIMA LLAMADA**



CLAUDIA ANUNCIA 20 PUNTOS PARA TRANSFORMAR AL PAÍS

XÓCHITL: BASURA DE PRI Y PAN SE FUE A MORENA





MÁYNEZ CIERRA CON EVENTOS MUSICALES

▶ 6

ALERTA INE: HABRÁ DIFICULTADES EL DÍA DE VOTACIONES





MÁS DE 260,000 ELEMENTOS DE FUERZAS ARMADAS VIGILARÁN EL PROCESO ELECTORAL: SEMAR

▶ 16

*EL PAÍS*: FRONTERA CON EU, RÍO DE ACERO QUE DESANGRA A MÉXICO



Escriben: Alejandro Lelo, Xochitl Patricia Campos, José Luis Sánchez, Armando Reyes y Julián Andrade

EMPELOTAD85

JUEGA COMO LOS GRANDES EN EMPELOTADOS.MX

REGISTRATE Y RECIBE TU <mark>BONO DE BIENVENIDA</mark>

WWW.EMPELOTADOS MX.SEGOB (DGJS/P-02/2012).CON OFICIO NO DGJS/1832/2023 LOS JUEGOS CON APUESTAS ESTÁN PROHIBIDOS PARA MENORES DE EDAD.JUEGA RESPONSABLEMENTE CON EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE ENTRETENIMIENTO ESPARCIMIENTO. CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES



### **EDITORIAL**

## Buendía, vigente

n medio de miles de evidencias de asesinatos, amenazas de agresiones contra periodistas que cumplen su función informando de las irregularidades del país, hoy 30 de mayo se recuerda el artero asesinato del columnista Manuel Buendía ocurrido hace 40 años, en 1984. El crimen por razones de trabajo crítico profesional inició el ciclo de violencia política que sigue causando estragos en la estabilidad nacional.

El gobierno que fue señalado por Buendía como responsable de la permisividad de bandas del crimen organizado y de los incipientes cárteles del narcotráfico fue el mismo que le dio carpetazo al suceso, pero dejando muchos hilos sueltos que durante 40 años han sido señalados de diferentes maneras en medios de comunicación, sin que la autoridad se decida a reabrir la investigación.

Buendía fue asesinado cuando cumplía sus funciones de columnista crítico dentro de los márgenes incipientes de democracia del Estado, pero sus primeras denuncias sobre complicidades institucionales con delincuentes causaron estragos en las estructuras gubernamentales y provocaron la violencia en su contra.

El caso Buendía fue el punto de partida del proceso de descomposición de la seguridad interior en tanto que su asesinato no fue de coyuntura, sino que ocurrió en una línea de investigación periodística que hasta la fecha sigue mostrando la descomposición del poder público por sus complicidades con el crimen organizado.

El periodismo de Manuel Buendía debe mantenerse como un ejemplo a seguir por los profesionales de la información: el acopio de datos, la búsqueda de relaciones perversas del poder con la delincuencia criminal o de cuello blanco, la exigencia de las autoridades para atender las denuncias de corrupción y la asunción del periodismo como un compromiso ético de los comunicadores en la sociedad que no debe quedar a merced de la delincuencia criminal y de sus cómplices institucionales.



## Foto del día

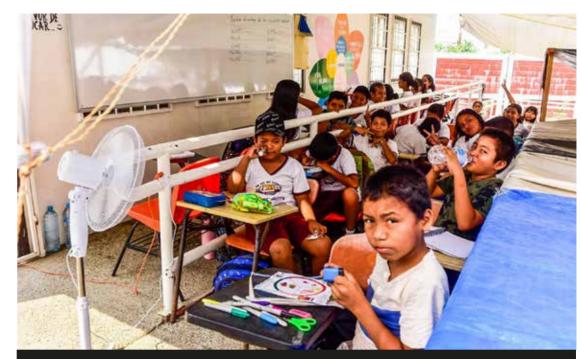

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sigue sin dar la cara tras los graves daños en Acapulco por el huracán Otis a más de siete meses. La escuela primaria Adolfo García Robles, ubicada en la colonia Alborada de Acapulco, resultó destruida y sigue en espera de que la mandataria cumpla su palabra. Los alumnos continúan tomando clases en el plantel derruido. (Foto: Cuartoscuro).

## Teoría de la Conspiración

partir del primer minuto de hoy, jueves 30 de mayo, los partidos políticos y las candidaturas debieron suspender todo acto público y difusión de elementos propagandísticos con fines proselitistas con motivo del inicio del periodo de veda electoral.

De acuerdo con el Artículo 396 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México: "Las campañas electorales deberán concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales". Asimismo, el Artículo 7 de la Ley

General en Materia de Delitos Electorales indica que se impondrá de 50 a 100 días de multa, y prisión de seis meses a tres años, a quien publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos.

Adicionalmente, el Artículo 410 del Código local establece que en el periodo de veda electoral queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de la ciudadanía.

Asimismo, en el Artículo 9 fracciones I y II de dicha Ley, se señala que se impondrá de 100 a 200 días de multa, y prisión

de dos a seis años, a la persona funcionaria partidista o titular de una candidatura que el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma (Veda electoral) induzca al electorado a sufragar por alguien o abstenerse de hacerlo. La misma sanción aplica si se realiza o distribuye propaganda electoral el día de los comicios.

Por su parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recordó que quedan prohibidas, a partir de este jueves 30 de mayo, las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas, marchas y en general aquellos actos en que las candidaturas se dirijan al electorado para pedir el voto a su favor.

Comparta su opinión en: **buzon@elindependiente.mx** 

#### EL INDEPENDIENTE

# Mtro. Manuel López Reyes Presidente del Consejo de Administración (manuel.lopez@elindependiente.mx)

Mtro. Carlos Ramírez Hernández Director General (carlosramirezh@elindependiente.mx)

Lic. José Luis Rojas Ramírez Director General Editorial (joseluis.rojas@elindependiente.mx)



#### MIEMBRO DE:



Lic. José Vilchis Guerrero, Jefe de Información (ivilchis1@yahoo.com)

#### Alejandro Lelo de Larrea Coordinador de sección CDMX (polanco.alejandro@gmail.com)

Ana Karina Sánchez López
Coordinadora de la Presidencia
(anakarina.sanchez@elindependiente.mx)
WhatsApp: 55-1058-6460

Editor responsable:
Carlos Javier Ramírez Hernández

Todos los artículos son responsabilidad de sus autores.
Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2022-011911175500-101
Certificado de Licitud y Contenido: 17476
Expediente:
CCPRI/3/TC/22/2138
PUBLICACIÓN EN EL PADRÓN DE MEDIOS IMPRESOS, fecha inicio: 14 Nov 2022
CERTIFICADO POR



www.elindependiente.mx contacto@elindependiente.mx buzon@elindependiente.mx redaccion@elindependiente.mx El Independiente: Diario publicado de lunes a viernes por Ediciones y Publicaciones Júpiter, S. A. de C. V. Domicilio: Av. Insurgentes 800, Piso 14 interior B, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100. CDMX, República Mexicana.

Impreso por: Prado Editores, SA de CV Domicilio: Calle Juan B. Garza, Número 404, Colonia Salvador Sánchez Colin, Toluca, Estado de México. CP 50150.

Distribución: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Expendio Manuel Ramos. Domicilio: Calle Iturbide, número 25, colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

#### **OPINIÓN**

# CLAUDIA SHEINBAUM Y LA INNOVACIÓN EN LA SALUD

Cabe la pena indicar

también que, desde que

el neoliberalismo fue

implementado en México,

la cosa vino de mala a grave.

Es decir, la crisis del sistema

de salud en el país no es

atribuible al gobierno de

López Obrador y tampoco

representa una situación que

se alcance a solucionar en un

sexenio

Por Xochitl Patricia Campos López

a propuesta de la candidata presidencial de Morena para señalar que el Estado mexicano volverá con el desarrollo de vacunas para diferentes enfermedades y en la perspectiva de la prevención que ha originado eventos como los del Covid-19, permiten entrever que la intención de reafirmar el Estado es, más o menos seria, en el proyecto político de Claudia Sheinbaum.

Aunque se ha señalado que la Cuarta Transformación tuvo un manejo cuestionable en el tema de la salud durante la presente administración, cabe la pena indicar también que, desde que el neoliberalismo fue implementado en México, la cosa vino de mala a grave. Es decir, la crisis del sistema de salud en el país no es atribuible al gobierno de López Obrador y tampoco representa una situación que se

alcance a solucionar en un sexenio.

Andrés Oppenheimer señala como uno de los requisitos imprescindibles de la innovación y creatividad, la capacidad de financiamiento estatal hacia la ciencia.

La idea de las vacunas es un acierto singular y una promesa por cumplir del actual gobierno.

Bill Gates ha señalado que el futuro de la medicina son las vacunas, esta proyección puede ser una importante contribución desde la Cuarta Transformación. México representa una de las cincuenta economías más desarrolladas del mundo; empero, no tiene la capacidad para desarrollar algunos implementos tecnológicos por cuenta propia. Un caso lo constituyen las vacunas.

En este sentido, la propuesta de la candidata presidencial de morena representa un acierto significativo.

México necesita invertir en desarrollar sus vacunas y otros elementos propios.

Ojalá que en otros sectores científicos se desarrolle la misma intención.

La idea de comprar en el exterior los implementos médicos sentó unos precedentes negativos y cuestionables durante la época neoliberal; de hecho, puede decirse que el sistema de salud en el país se desmanteló y no hubo forma de recomponerlo.

La única opción del PRIANRD ha sido la gentrificación o privatización, como ha venido ocurriendo en muchos de sus gobiernos.

La idea de que el Estado mexicano desarrolle un aparato científico fundamental para el sector salud suena bien.

Ojalá que así sea y que los recursos económicos del presupuesto sean adecuados para reforzar el estado de bienestar en México.

El sector salud en México se quedó a la espera de los cambios propuestos por la Cuarta Transformación, es cierto que faltó tiempo y, quizá por ello, la candidata morenista proponga la continuidad de las políticas en dicho tema.



Foto: Archivo Cuartoscuro

### INDICADOR POLÍTICO

FALACIAS DE CAMÍN,

**DEMOCRACIA DICTATORIAL** 

**BARTRA Y KRAUZE:** 

La democracia autoritaria

de Bartra, Camín y Krauze

es igualmente destructiva

y antidemocrática que la

presuntamente democracia

autoritaria que le acreditan

al presidente López

Obrador, quien por cierto

se ha sometido a las

reglas de la democracia

en sus propuestas, y las

avanza si son legitimadas

políticamente y las contiene

si el espacio parlamentario le

impiden avanzar



A la memoria viva de Manuel Buendía, a cuarenta años de su asesinato político

I presidente López Obrador puso a los intelectuales conservadores al borde de un ataque de nervios.

Los pronunciamientos, desplegados y declaraciones de los intelectuales **orgánicos** de la superestructura cultural del proyecto derechista de Claudio X. González han sido una muestra muy clara de las *machincuepas* de los jefes de las mafias culturales del PRIANREDE: Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, entre muchos **otros**.

Por cierto, en el debate del **posicionamiento** partidista-electoral de intelectuales que presuntamente son hombres de ideas, se debe **recordar** aquella frase de Octavio Paz para referirse a la alianza Camín-Krauze hoy reconstruida que había firmado en 1972 una nota **provocadora** en el suplemento *La cultura en México* del intelectual priista Fernando Benítez y que la había calificado con acidez: "siameses intelectuales" que tenían "un medio cerebro en dos cuerpos". Ese suplemento era cueva cultural del nacionalismo revo-

La lógica racional de los intelectuales ha configurado una nueva **propuesta** en la teoría del pensamiento político: la democracia autoritaria, es decir, la existencia de reglas democráticas hasta el límite en el que el adversario supone que detrás de cierto radicalismo democrático se encuentra el fermento de una dictadura y entonces la democracia tendrá el **derecho** de imponerle coerciones dictatoriales y antidemocráticas para evitar

lucionario del PRI

un autoritarismo en ese momento inexistente.

Bartra, Camín y Krauze han escrito durante mucho tiempo ensayos sobre la democracia, pero ahora se sabe que los límites de la democracia, en buen lenguaje campirano, terminan en los bueyes del compadre: como ellos suponen sin probar que en la propuesta lopezobradorista hay una argumentación autoritaria de dictadura, entonces no importa que López Obrador y su candidata hayan estado cumpliendo de manera escrupulosa con todas las reglas que establece la democracia electoral, y sólo por la sospecha de una autocracia se le tiene que cerrar el camino democrático a esa corriente que por lo demás, hasta hoy, sigue siendo mayoritaria.

La democracia **autoritaria** de Bartra, Camín y Krauze es igualmente destructiva y **antidemocrática** que la presuntamente democracia autoritaria que le acreditan al presidente López Obrador, quien por cierto se ha **sometido** a las reglas de la democracia en sus propuestas, y las **avanza** si son legitimadas políticamente y las **contiene** si el espacio parlamentario le impiden avanzar.

Este **pensamiento** autoritario de los intelectuales demócratas cabe muy bien en el marco que la publica.



Foto: Archivo Cuartoscuro

analítico y teórico de Krauze cuando analizó a López Obrador para concluir que configuraba la imagen de un *mesías tropical*. La democracia autoritaria de Krauze hoy es **fundamentalista**, por lo tanto, y democrática y desde luego **maniquea**, con la circunstancia agravante de que el autor de "Por una democracia sin adjetivos" **condiciona** el reconocimiento democrático a sus propias reglas del juego y no a las que establecen las **propias** prácticas democratizadoras.

El **problema** de esta corriente de intelectuales de la democracia autoritaria es que termina siendo exactamente **igual** a las prácticas excluyentes de las dictaduras políticas. El escenario schmittiano de votar por democracia o dictadura/autoritarismo/mesianismo hace caer a los intelectuales **presuntamente** demócratas en el territorio unidireccional de excluir

al contendiente bajo el **supuesto** de que no es demócrata. Por ello, Bartra, Camín y Krauze **reproducen** en la derecha intelectual el modelo autoritario binario de Carl Schmitt de la política como la relación **amigo/enemigo**, base fundamental del pensamiento fascista.

Como policías del pensamiento que suponen presuntos delitos que no se han cometido pero que pudieran cometerse, los tres intelectuales orgánicos del PRIANREDE están condenando a la hoguera en que el oscurantismo

medieval quemaba a los presuntos brujas y brujos antirreligiosos a quienes están **cumpliendo** escrupulosamente con todas las reglas de la democracia, pero los tres intelectuales dicen que han **consultado** su bola de cristal y los gobernantes del segundo sexenio del lopezobradorismo **instauraran** una dictadura que terminará, dicen que de manera definitiva, con las prácticas democráticas de los **viejos** PRI, PAN y PRD.

El desplegado de los 270 intelectuales prianredistas pasará a la **historia** cultural del país como un ejemplo de cuando los hombres de la cultura **sustituyeron** las ideas con el garrote de la política autoritaria.

Queda la **certeza** de que los intelectuales del PRIANREDE deben ser releídos y leídos como **propagandistas** y no como personas de ideas.

**Política para** *dummies:* la política se vuelve histeria cuando se acaban las argumentaciones y las ideas.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.



#### "ABRO HILO"



## **EL FUTURO ES HOY**

periodo electoral que culminará el próximo domingo en las urnas fue un proceso de viejos para viejos que sólo buscan resolver su futuro

inmediato. Los candidatos se olvidaron de los jóvenes; no se preocuparon por elles, a pesar de que representan más del 20 por ciento del padrón electoral.

#### ABRO HILO...

20 millones de mexicanas y mexicanos entre los 18 y 30 años votarán este dos de junio. Jóvenes que apenas salen de la preparatoria, otros más que terminan su carrera y muchos más que intentan ingresar al campo laboral. Todos nacidos en un México diametralmente diferente al que vivieron las y los candidatos que buscan un cargo este 2 de junio.

Cuando propuse esta columna a nuestro director, Carlos Ramírez, le hablé de la necesidad de acercar la política a los jóvenes. Este ejercicio periodístico intenta llevar a este sector de la población los tejes y

manejes de la cúpula del poder que continúa dirigido por una rancia y vieja generación de burócratas que quieren vivir en el pasado y no buscan el futuro.

2 de cada 10 votos que se emitan este dos de junio vendrán de manos jóvenes, un sector que no ha sido entendido y mucho

menos atendido ni por este gobierno ni por las candidatas presidenciales. Su importancia es tan grande que podría ser decisivo para la elección. Aun así, ni Claudia ni Xóchitl se acercaron siquiera y esto se refleja en que 7 de cada 10 jóvenes sienten desconfianza, desánimo y molestia por los políticos, según una encuesta desarrollada por el Centro de Opinión Pública (COP) y la Universidad del Valle de México.

El desdén de la clase política por los jóvenes es tal que sólo buscan resolver los problemas que hoy atañen al país con dos propuestas: o continuar con lo que hay o regresar a lo que había, pero nada por un México para el futuro. Hacer TikToks, subir

canciones o crear memes no es hablar con los jóvenes. Los políticos, que nos siguen gobernando, no entienden la forma de llegar a ellos. Mucho menos se preocuparon de los temas que hoy les interesan como el cambio climático, salud mental, educación, tecnología o empleo. Las propuestas que recibieron desde las candidaturas fueron las mismas que se hicieron en el debate del 2000, 2006, 2012 y 2018. Nada nuevo.

A pesar de lo que creamos, la juventud que hoy pisa nuestro territorio está ampliamente interesada en acudir a las urnas. La encuesta del COP muestra que el 82 por ciento piensa ir a votar, aunque casi el 23 por ciento cree que su voto no hará ninguna diferencia. Seis de cada diez de estos votantes lo harán por diversos partidos, alianzas o frentes, por lo que repartirán su voto. Mientras 9 de cada 10 aseguran que "no están casados con ningún partido",

Los viejos acudirán a las urnas a resolver su futuro inmediato para seguir recibiendo los programas sociales, para resolver el hoy y el ahora, sin importarles el México de los próximos seis años. Por eso, desde este espacio te invito a ti, que votas por primera vez, o que es tu segunda votación presi-

dencial, a que acudas a las urnas, que decidas tu futuro. Vota, por quien quieras, pero vota.

En seis años habrás acabado tu carrera, habrás ingresado al mundo laboral y entonces sabrás que el futuro se decide en el presente. CIERRO HILO...

#### **#POLITIK-TOK:**

En Guerrero, la Gobernadora Evelyn Salgado declaró en sesión permanente la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de cara a la jornada electoral del 2 de junio. Han implementado un robusto esquema de seguridad para asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad. Además, mantiene una estrecha coordinación con el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado para atender eventuales incidentes en el proceso electoral. Y vaya que es necesario, Guerrero es el Estado con mayor violencia política al registrar el asesinato de 80 personas desde septiembre del 2023, según Integralia Consultores.



El desdén de la clase política

por los jóvenes es tal que

sólo buscan resolver los

problemas que hoy atañen

al país con dos propuestas:

o continuar con lo que hay o

regresar a lo que había, pero

nada por un México para el

futuro

Foto: Cuartoscuro



Foto: X / @FelipeCalderon

### AGENDA CONFIDENCIAL



# XÓCHITL NO PUDO CON EL PAQUETE

a principal razón de ser de los partidos políticos es alcanzar el poder...y

Calderón, cometió tantos

errores en la construcción

de su "delfín", que terminó

por negociar - dicen los

malosos de malolandia-la

entrega de la Presidencia

de la República a Morena,

y Andrés Manuel López

Obrador, trabajó desde

el inicio de su mandato

para que su movimiento

conservara el poder

conservarlo. Así lo han intentado todos los partidos mexicanos en este siglo, en el anterior y desde el siglo XIX.

Por consiguiente, no es extraño que los presidentes de la República hagan hasta lo imposible, para que su partido se mantenga en el poder.

Esto es válido para todos los partidos, y sigue siendo un caso único en el mundo que el PRI haya logrado permanecer en el Poder Ejecutivo Federal de México durante 71 años continuos, desde 1929 hasta el año 2000, organizado primero con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR) y luego con el de Partido de la Revolución Mexicana (PRM).

Al producirse la alternancia en favor

del Partido Acción Nacional con Vicente Fox Quesada en la Presidencia de la República, se produjo el mismo tradicional fenómeno de los regímenes priistas: El titular del Ejecutivo comenzó a trabajar desde el primer día de su mandato para que su partido retuviera el poder; Fox lo consiguió en el año 2006, aunque no en la persona de su secretario de Gobernación y "delfín" Santiago Creel Miranda, sino en la de Felipe Calderón Hinojosa, un político alejado del foxismo –casi antifoxista– pero militante panista de toda la vida, expresidente del partido e hijo de un fundador de esa organización.

"Haiga sido como haiga sido" - incluso con un fraude en la elección - AMLO dixit--, Fox consiguió que Felipe Calderón fuera presidente. Más que Fox, poseedor de una escasa y frágil militancia panista, Calderón estaba obligado a partir de su toma de posesión en diciembre de 2006, a sentar las bases para preparar su propia sucesión y construir una candidatura presidencial que le permitiera colocar la banda tricolor en el pecho de un correligionario.

Sabedor de la responsabilidad histórica frente a su partido, Calderón intentó de diversas maneras llegar al final de su mandato con la sucesión resuelta en favor del PAN. Sin embargo, nunca en la historia de las su-

cesiones presidenciales se habían acumulado tantos errores.

Ni siquiera en la sucesión de Ernesto Zedillo, quien el año 2000 se convirtió en el primer presidente priista que entregó el poder a la oposición.

Aunque hay quien opina que Zedillo no fracasó, sino que triunfó, porque su real objetivo era ceder el poder al PAN.

Al final de cuentas, Felipe Calderón se convirtió en "El

Zedillo del PAN" y le regresó la presidencia al PRI, en la persona de Enrique Peña Nieto, quien desde el inicio de su gobierno empezó a trabajar para que su partido mantuviera el poder.

Sin embargo, al igual que Calderón, cometió tantos errores en la construcción de su "delfín", que terminó por negociar - dicen los malosos de malolandia—la entrega de la Presidencia de la República a MORENA.

Andrés Manuel López Obrador, trabajó desde el inicio de su mandato para que su movimiento conservara el poder, y según las casas de apuestas/encuestas está a cuatro días de consequirlo.

No importa, dicen los observadores, cómo lo haya logrado, el hecho es que MO-RENA va a conservar el poder en la persona de Claudia Sheinbaum.



## CIERRES DE CAMPAÑAS TENSOS, CON VIOLENCIA E INCERTIDUMBRE

Por José Vilchis Guerrero

oncluyeron las campañas del proceso electoral 2024 luego de tres meses de tensión e incertidumbre generada por los atentados de la delincuencia que asesinó, en un lapso del 1 de marzo al 29 de mayo, a 38 candidatos a puestos de elección popular, sobre todo a presidencias municipales, al Senado, diputados locales y federales, según datos del Laboratorio Electoral, que dio seguimiento a los hechos violentos en los que perdieron la vida aspirantes que no llegaron a la jornada electoral del 2 de junio.

El proceso electoral adelantado se inició el 7 de septiembre de 2023 luego del destape de las corcholatas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se adelantaron en sus procesos internos de selección de candidatos, lo cual sorprendió a los dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática, que conformaron un bloque opositor por iniciativa del empresario Claudio X. González Guajardo, y nominaron a Xóchitl Gálvez Ruiz para enfrentarla a Claudia Sheinbaum Pardo, quien ganó la encuesta de Morena para encabezar la candidatura presidencial.

Luego de que ambas iniciaron su recorrido proselitista por los 300 distritos electorales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se propuso como candidato de Movimiento Ciudadano para confrontar a las dos aspirantes, pero retornó a la gubernatura y tomó su lugar Jorge Álvarez Máynez, quien este 29 de mayo cerró su campaña al mismo tiempo que sus competidoras.

En 72 horas iniciará la jornada electoral este domingo 2 de junio, en la que se efectuará la más grande elección de 20 mil 708 cargos de elección popular, desde la Presidencia de la República, 8 gubernaturas, jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, diputados y senadores, presidentes municipales y síndicos procuradores, por 98 millones 329 mil 591 mexicanos y mexicanas que integran el padrón electoral.

Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a referir a los preparativos que realizan los titulares del gabinete de Seguridad para garantizar una jornada electoral con paz y confianza de que los electores podrán acudir a votar con toda libertad, sin presiones, porque se desplegarán cientos de miles de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México y Guardia Nacional.

Al presentar el martes su informe con miras a las elecciones, el almirante secretario Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, informó que se han desplegado 6 mil 037 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional como parte de la colaboración con el INE. En total, son 233 mil 543 elementos de las Fuerzas Armadas, más los elementos de la Guardia Nacional que re-



Foto: Cuartoscuro

basan los cien mil y que ya se despliegan en todo el territorio.

El 5 de marzo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó las acciones para la protección de personas candidatas. A la cabeza del gabinete de Seguridad, la funcionaria expuso durante *La Mañanera* el protocolo de seguridad que se implementaría para proteger a los candidatos que solicitaron protección para realizar sus eventos proselitistas. Más de 500 candidatos hicieron el trámite ante el Instituto Nacional Electoral en coordinación con las fuerzas armadas.

Para entonces el gabinete de Seguridad había reportado 22 asesinatos de precandidatos, candidatos y aspirantes a puestos de elección popular. Rosa Icela Rodríguez detalló en esa ocasión que ocho de los candidatos victimados ya se habían registrado oficialmente ante los respectivos órganos electorales de sus lugares de origen, cuatro precandidatos ya lo habían hecho ante sus partidos políticos y 10 eran aspirantes.

Entre los primeros candidatos que fueron ejecutados incluso en sus domicilios o a bordo de sus vehículos, está el caso de Jaime Damaso Solís, aspirante a la candidatura del PAN en Zitlala, Guerrero; Sergio Hueso, aspirante a candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Armería, Colima; David Rey González, aspirante a candidato del PRI a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas.

A la lista se sumaron Jaime Vera Alanís, precandidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Mascota, Jalisco; Miguel Ángel Reyes Zavala, candidato de Morena a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán; Armando Pérez Luna, precandidato del PAN a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán; Alfredo González Díaz, precandidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero; Tomás Morales Patrón, candidato de Morena a la presidencia municipal de Chilapa, Guerrero.

Además, Diego Pérez Méndez, precandidato del PRI a la presidencia municipal de San Juan Cancuc, Chiapas; Humberto Amezcua, candidato del PRI a la presidencia municipal de Pihuamo, Jalisco; Jaime González Pérez, candidato de Morena a la presiden-

cia municipal de Acatzingo, Puebla; Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato; Samantha Fonseca, activista LGBT+ y precandidata al Senado de la República por Morena.

También Miguel Ángel Cruz Robles, aspirante por Morena a la presidencia municipal del Villa del Carbón, Estado de México; Ricardo Taja Ramírez, aspirante por Morena a una diputación federal por Guerrero; Alfredo Giovanni Lezama Barrera, aspirante a una diputación local en Morelos; así como Yair Martín Romero Segura, aspirante a diputado federal por Morena en Ecatepec, Estado de México.

En el Laboratorio Electoral también figuran los nombres de Manuel Hernández, aspirante por Morena a una diputación local en Veracruz; Alberto Antonio García, candidato de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia, Oaxaca; Julián Bautista Gómez, aspirante a la presidencia municipal de Amatenango del Valle, Chiapas y Noé Ramos Ferretiz, candidato a la presidencia municipal de El Mante por la Coalición Fuerza y Corazón por México en Tamaulipas.

Fuente Laboratorio Electoral y gabinete de Seguridad.



Foto: Cuartoscuro



Foto: Cuartoscuro



#### ASESINAN A JOSÉ ALFREDO CABRERA, CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE COYUCA DE BENÍTEZ POR PAN-PRI-PRD

Por Redacción / El Independiente

osé Alfredo Cabrera, quien era candidato por parte de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero fue asesinado a escasos minutos de subir al templete para encabezar su cierre de campaña en la colonia Las Lomas.

De acuerdo a un video difundido en redes sociales, alrededor de las 17:40 horas, cuando Cabrera Barrientos iba a caminando por la cancha de basquetbol de la colonia, mientras saludaba a un simpatizante, un hombre le disparó con un arma corta por la espalda,

En la grabación se escuchan al menos 15 detonaciones. Los primeros reportes indican que sujetos armados agredieron al candidato y al parecer hay tres personas heridas por el ataque. Por la mañana de este miércoles, José Alfredo Cabrera compartió un mensaje

a través de su cuenta de Facebook en el que detallaba que hoy sería su último día de campaña. "El día de hoy se termina nuestro proceso de campaña rumbo a la elección del 2 de junio, quiero agradecerles a todos mis amigos y paisanos todo el apoyo y respaldo a nuestro proyecto", fue parte de lo que expresó el candidato.

### EVELYN SALGADO PINEDA, CONFIRMÓ LA MUERTE DEL CANDIDATO

Poco antes de las 19:00 horas la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó la muerte del candidato, además ordenó a la fiscalía estatal indagar los hechos.

"Para esclarecer este cobarde crimen y garantizar la no impunidad, he solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero hacer las investigaciones pertinentes para aplicar todo el peso de la ley a él o los responsables de este delito", expresó la gobernadora en sus redes sociales.

Por su parte, el PRI condenó los hechos, exigió que las acciones sean investigadas y además calificó la agresión como un "artero crimen". Asimismo, el Comité Directivo Estatal PRI en Guerrero también se expresó tras el ataque, acusando una falta de capacidad por parte de las autoridades. "Con mucha tristeza y coraje, condenamos el asesinato de

Alfredo Cabrera, candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero.

"Exigimos a las autoridades que investiguen este artero crimen y den con los responsables. "Es una pena que el gobierno de Morena no haya hecho ni el más mínimo esfuerzo para garantizar la seguridad de las candidatas y candidatos y que esta campaña termine de manera violenta", publicó el partido a través de su cuenta oficial.



#### CIERRA MÁYNEZ CON MAGNO EVENTO EN LA COL. CONDESA E HIDALGO

Por Redacción / El Independiente

on el "Máynez Capital Fest", se dio el cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez, que tuvo lugar en el Auditorio BlackBerry, ubicado en Tlaxcala 160, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. A su vez, el aspirante a la primera magistratura de la nación visitó los estados de Tlaxcala e Hidalgo, para cerrar su recorrido en búsqueda del voto para el próximo 2 de junio.

El único varón que busca la Presidencia de la República por el partido naranja también visitó a los universitarios en dicha entidad a quienes agradeció sus muestras de apoyo, propuestas y múltiples muestras de cariño a lo largo de la campaña proselitista que ayer concluyó.

En palabras del emecista, se trata de una serie de eventos "para agradecerles a las y los jóvenes su respaldo. Cerraremos campaña con un festival en su honor y para darles las gracias la entrada será gratuita", compartió a través de redes sociales.

A su vez, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se reunió con la comunidad estudiantil de la Universidad Vizcaya de las Américas, en Tulancingo, Hidalgo, con quienes habló sobre la problemática a la que se enfrentan todos los transportistas del país con carreteras inseguras, por lo que se comprometió a dar soluciones al respecto, principalmente implementando la tecnología.

"Las carreteras están en pésimo estado. Tú pasas 200 kilómetros y no ves una patrulla. Hay un abandono de las carreteras y necesitamos una Policía Nacional de Caminos con tecnología, con radiolocalización, pero que se entienda que además es un problema también de logística", sostuvo.

Delimitar el universo criminal, delimitar los delitos de más impacto para enfocarnos en ellos, tener inteligencia predictiva que nos sirva de decir, oye, todos los días a las 5 de la tarde están robando en esta línea del Metro, en esta ruta del camión, en esta carretera, entre esta caseta y la otra, todos esos patrones de conducta se vuelven estrategia de seguridad", dijo el candidato.

Álvarez Máynez posteó ayer que a lo largo de su recorrido por el país visitó 50 universidades. Y vaya manera de cerrar este recorrido que ha llenado de esperanza a México, gracias a los jóvenes. ¡Gracias Tlaxcala!

"Estuvimos en el Tecnológico de Tlaxcala con más de mil jóvenes dialogando sobre el futuro de prosperidad, igualdad y justicia que queremos para este país", asintió.



Foto: X / @AlvarezMaynez

### TEPJF REVISARÁ SUSTITUCIÓN DE GISELA GAYTÁN, CANDIDATA DE MORENA QUE FUE ASESINADA

Por José Vilchis Guerrero

iudad de México (AMEXI).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revisará la resolución de la Sala Regional Monterrey por la cual se confirmó a Juan Miguel Ramírez Sánchez como el candidato de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, en sustitución de Gisela Gaytán quien fuera asesinada el pasado 01 de abril durante un acto de campaña.

"Se le está quitando un espacio que ya había ganado una mujer, una mujer que estaba compitiendo y haciendo campaña, cuando fue asesinada a tiros", argumentó la presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Soto.

Durante la sesión, indicó que "a mí me parece y lo voy a sostener siempre un espacio ganado por una mujer, por ningún motivo se lo puede arrebatar un hombre".

El proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera proponía desechar el recursos de reconsideración y con ello confirmar la resolución de la Sala Regional Monterrey, la cual validó la sustitución de la candidatura, pues a su consideración el haber abanderado a un hombre no transgredió el principio de paridad de género en las candidaturas que deben acatar los partidos políticos.

El magistrado, Felipe Fuentes Barrera, dijo que "la sala responsable advirtió que no se vulnera de ninguna forma el principio de paridad". "Quedamos en con una integración de ocho mujeres y ocho hombres, esto es el 50 por ciento y el 50 por ciento a competir en los cargos en el que el partido tiene mayores posibilidades de triunfo".

Con el rechazo a este proyecto, el asunto fue returnado de manera aleatoria a la ponencia de otra magistratura para que en próxima fecha y en sesión pública se resuelva el fondo del asunto, es decir, si

se mantiene la candidatura o se ordena su sustitución por una mujer.

Se prevé que este tema se resuelva antes del domingo 2 de junio para en su caso sustituir al candidato nominado por Morena – Juan Miguel Ramírez Sánchez- por una mujer candidata.



Foto: X / Especial





Foto: Cuartoscuro

### EN CIERRE DE CAMPAÑA, XÓCHITL AFIRMA QUE "LA BASURA DEL PRI Y EL PAN" SE FUE A MORENA

Por Redacción / El Independiente

ste miércoles, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez realizó tres eventos públicos en el último día de campaña rumbo a las elecciones del 2 de junio, estuvo en el Estado de México, Nuevo León e Hidalgo.

Durante su cierre en el Estado de México la candidata presidencial opositora criticó nuevamente a los políticos del PRI y el PAN como Alejandra del Moral y Eruviel Ávila, que recientemente renunciaron a sus militancias y se sumaron a las campañas de aspirantes de Morena, afirmando que "son la basura de los dos partidos", dijo.

"Allá se están llevando lo peor del PRI y lo peor del PAN, están recogiendo la basura de estos partidos, aquí están las verdaderas priistas, aquí están las que están aquí por amor y servicio a la gente.

"Yo sé que lo que valoran es la congruencia y ellos ya sacaron el cobre, pero no se crean que Eruviel se fue feliz, se fue por corrupto, para que no lo metan a la cárcel por toda la corrupción que dejó en el Estado de México, pero ya llegará el momento en el que le rendirá cuentas a la gente del Estado de México", afirmó.

Por otro lado, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México destacó la importancia de una alta participación ciudadana el próximo domingo.

"Vamos a ganar para servir, para trabajar, para tener un México próspero y en paz. Necesito tu voto este 2 de junio. ¡Vamos juntos por la vida, la verdad y la libertad!", expuso en sus redes sociales.



Foto: X / @XochitlGalvez

# "A SEGUIR HACIENDO HISTORIA CON UN GOBIERNO HONESTO": CLAUDIA SHEINBAUM

Por José Vilchis Guerrero

Visiblemente emocionada, pero con firmeza, Claudia Sheinbaum Pardo se plantó frente a miles de simpatizantes que colmaron el Zócalo para confirmar que este 2 de junio la Cuarta Transformación va a seguir haciendo historia con un gobierno honesto en el que establecerá un estado de bienestar para todos. Y describió su proyecto de gobierno en 20 puntos en el que prevalezca la honestidad.

Luego de tres meses de campaña, Sheinbaum Pardo afirmó que recorrió la República Mexicana en cinco ocasiones desde antes de ganar la encuesta para la candidatura y que lo mejor fue conocer a las personas que se unieron a su proyecto y aprovechó para agradecerles ante los gritos de la multitud de "¡Presidenta! ¡Presidenta!", que retumbaron en el Zócalo de la Ciudad de México, lleno a su totalidad por los seguidores de la candidata presidencial de la coalición Sigamos haciendo Historia.

En la parte medular de su discurso del espectacular cierre de campaña, Sheinbaum se comprometió a no fallar a los principios de la Cuarta Transformación en todo el país; a seguir el combate a la corrupción en un gobierno con principios humanistas, con las reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que impactaron en el bienestar de los mexicanos al combatir el neoliberalismo, con el desarrollo de la economía y la justicia social

Acompañada en el presidium por personajes de Morena y candidatos de su coalición, concluyó su proselitismo por todo el país, por lo que la candidata presidencial morenista manifestó que pudo comprobar que entre la ciudadanía hay buen ánimo y esperanza ante la inminente jornada electoral del 2 de junio, fecha en que "una vez más, vamos a hacer historia", porque en México quedó atrás el neoliberalismo.

Por supuesto aprovechó la ocasión para criticar a los gobiernos del PRIAN y expresó que al término de su campaña proselitista pudo comprobar que los mexicanos no desean regresar al pasado de corrupción y violencia al estilo de los últimos sexenios del PRIAN, y que en su gobierno se implantará el humanismo mexicano de la mano de la justicia social luego de desglosar los logros del presente gobierno.

Parte fundamental de su discurso fue la respuesta a los partidos de la oposición frente a los cuales, dijo, la 4T defiende la democracia, las libertades y los derechos humanos: "La democracia siempre ha estado de lado de nuestro movimiento, ha sido nuestra bandera y nuestra forma de actuar".

Sin dejar de escuchar las arengas "Presidenta, presidenta", Claudia Sheinbaum expresó su entera confianza del triunfo electoral y expresó que el 2 de junio "de que vamos a ganar, vamos a ganar" y que durante su gobierno se va a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, para lo cual su equipo de campaña efec-

tuó los "Diálogos por la Transformación" para conformar su proyecto de Gobierno, el cual incluye 20 puntos: Gobierno honesto, Se mantendrá la división entre el poder económico y político.

Será, dijo, un gobierno austero, con Libertad de expresión, de movilización, de reunión y de prensa; Respetar la diversidad política, social, cultura, género, identidad y sexual. Igualdad sustantiva para las mujeres y vida libre de violencias. Defensa de las y los mexicanos que viven en el exterior —particularmente en Estados Unidos—; Presupuesto público para garantizar los programas sociales.

Garantizar el acceso a la salud pública y los medicamentos, salario y pensiones justas; El aumento del salario mínimo debe de estar por encima de la inflación. Promover el desarrollo científico e histórico; Promover los derechos culturales; Consolidar los proyectos estratégicos de AMLO; Promover la soberanía energética; Impulsar la restauración y protección del medio ambiente; Promover la soberanía alimentaria; Promover la inversión privada nacional y extranjera (con visión social).

Profundizar la estrategia de paz y seguridad; Promover la reforma al Poder Judicial (con la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte); y Promover una política exterior apegada a los principios constitucionales, puntos que, dijo, se podrán empezar a ser realidad este 2 de junio.

En la parte final de su discurso, Sheinbaum Pardo agradeció a sus simpatizantes que la acompañaron y muchas que recorrieron el país para pedir el voto a su favor luego de dar a conocer el proyecto del gobierno de la 4T, por lo que expresó: "Me comprometo a entregar hasta mi alma por la dignidad de la república y de la patria". Exhortó a los asistentes a volver al Zócalo el próximo domingo para festejar el triunfo.



Foto: Cuartoscuro



# PROCESO ELECTORAL CIERRA CON MÁS DE 750 ATAQUES POLÍTICOS

Por Redacción / El Independiente

uando faltan solo tres días para que se llevan a cabo las elecciones, el proceso electoral llega a su fin con el doble de casos de violencia en comparación con los comicios de 2018. Hasta el 28 de mayo de 2024 se contabilizaron 749 casos de violencia política a nivel nacional, registrados desde el 7 de septiembre de 2023, fecha en la que inició el proceso, y se estima que al término de las elecciones del 2 de junio la cifra se elevará a 760, señala el último informe de Integralia

Lo anterior prácticamente duplica los ocurridos en 2017 y 2018, cuando se contabilizaron 382 casos de violencia.

De las 749 víctimas, 316 han sido aspirantes o candidatos, 131 políticos o expolíticos, 130 funcionarios o exfuncionarios, 133 daños colaterales y 39 familiares.

Las agresiones del proceso más violento de la historia moderna en México incluyen 233 casos de amenazas, 231 asesinatos, 159 atentados con arma de fuego, 21 desapariciones, 18 secuestros y 87 eventos de otro tipo.

De los 231 asesinatos, 34 fueron contra aspirantes, precandidatos o candidatos, cifra que también superó a la del proceso 2017-2018, cuando se registraron 24 precandidatos o candidatos ultimados.

De los 34 asesinatos, 88% de las víctimas aspiraban a un cargo de elección municipal; 15 de ellas pertenecían a Morena, seis al PRI, cuatro al PAN, tres al PVEM, dos a MC, uno al PRD, uno al PT, uno más al partido Chiapas Unidos y uno más al Partido Popular Chiapaneco.

El estudio, elaborado con información oficial y reportes de los partidos políticos, registró que Puebla fue la entidad con más víctimas de violencia, con un total de 40

casos, seguida de Chiapas, con 33 casos, y Guerrero, con 33.

El análisis también desagregó el número de agresiones contra integrantes de partidos políticos. Morena encabeza la lista con 61 casos de agresiones contra sus miembros, en segundo lugar se encuentra el PRI con 58, seguido del PAN con 43.

Movimiento Ciudadano se encuentra en cuarto lugar, con 30 casos de agresión, seguido del PRD, con 29; el PVEM, con 20, y el PT, con 13 casos.

#### LABORATORIO ELECTORAL

Al 23 de mayo, el Laboratorio Electoral había documentado 272 casos de violencia electoral en el país, sin embargo, en esta semana se continúan registrando agresiones relacionadas con los comicios.

Al último corte del Laboratorio Electoral, del 4 de junio de 2023 al 23 de mayo de 2024, se registró un total de 82 asesinatos de personas relacionadas por los comicios electorales, de los cuales, 34 eras aspirantes a una candidatura.

Además de que se han registrado 65 atentados; 108 casos de amenazas y 17 secuestros relacionados con la violencia electoral.

Registrándose así un total de 2,172 casos de violencia durante el proceso 2023-2024.



Elementos del Ejército y de la GN participan en el acordonamiento de una escena de crimen donde fue asesinado, Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato suplente a la alcaldía de Cuautla, Morelos. (Foto Cuartoscuro)

## 'HUACHO' DÍAZ, CANDIDATO A GOBERNADOR DE YUCATÁN, SUFRE ACCIDENTE EN SU AUTO

Por Redacción / El Independiente

I vehículo en el que viajaba Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de Yucatán, sufrió un accidente al concluir su gira de cierre de campaña en los municipios Kanasín, Tizimín, Valladolid y Chemax.

De acuerdo con los primeros reportes, se sabe que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles cuando el candidato y su equipo regresaban a Mérida luego de concluir diversos cierres de campaña en los municipios de Valladolid y Chemax, cuando impactaron con una grúa estacionada en el tramo carretero. El chofer del candidato se encuentra gravemente herido.

Poco después, Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se refirió al accidente e indicó que habló con Díaz Mena y afortunadamente todos se encuentran bien.

Nos informan que nuestro compañero candidato a gobernador de Yucatán @huachodiazmena sufrió un accidente automovilístico. He hablado con él y con su familia y afortunadamente todos se encuentran bien. Ánimo, este 2 de junio vamos a ganar Yucatán.

Por su parte, Díaz Mena agradeció las palabras de la candidata presidencial.

"Muchas gracias por sus palabras candidata. ¡Vamos a ganar Yucatán!".

Asimismo, a través de su cuenta de X, Díaz Mena dio cuenta del percance e informó que la madrugada de hoy, 29 de mayo de 2024, después del mitin en Chemax y en su trayecto a Mérida, el vehículo en el que se trasladaba sufrió un accidente.

El candidato dijo que él se encuentra bien, pero lamentablemente algunos miembros de su equipo resultaron lesionados.

"Amigas y amigos: La madrugada de hoy, después del mitin en Chemax y en mi trayecto a Mérida, el vehículo en el que me trasladaba sufrió un accidente. Lamentablemente algunos miembros de mi equipo están lesionados. En cuanto a mi estado, les informo que me encuentro bien", escribió en sus redes sociales.

El candidato de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán señaló que continuaría informando sobre la situación a través de sus redes sociales.

De acuerdo con su equipo de campaña, el candidato sufrió lesiones leves y se encuentra hospitalizado en una clínica de Mérida.

Más tarde, alrededor del mediodía, Joaquín Díaz Mena informó que debido a un golpe que sufrió en el rostro durante el accidente tiene una pequeña fractura y una lesión en el párpado por lo que sería sometido a cirugía.



Foto: X / @huachodiazmena

# RECONOCE INE DIFICULTADES PARA INSTALAR TODAS LAS CASILLAS

Por José Vilchis Guerrero

a presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, confirmó que hay dificultades para instalar la totalidad de las casillas en varias entidades del país a 4 días de las elecciones del 2 de junio. Pero advirtió que se trabaja a contrarreloj para lograr el objetivo y no todo es por inseguridad, aclaró.

"Hay unos casos reportados, no necesariamente por ese tema, pero sí en otros estados como usos y costumbres, en donde no vamos a tener la oportunidad. Nuestras autoridades en los estados están todavía haciendo las gestiones para ver si las logramos instalarlas, es hasta el domingo que nos van a pasar los reportes, uno de ellos es Chiapas, de los que recuerdo", expresó.

Horas después se determinó por el INE no instalar 96 casillas en seis estados por inseguridad y temas comunitarios, principalmente en Michoacán, por lo que el árbitro electoral manifestó que estos puntos serán reubicados en otros distritos. Estas casillas representan a 57 mil 552 electores, por lo que la autoridad plantea canalizarlos a otras casillas básicas o especiales.

En conferencia de prensa antes de la sesión ordinaria del Consejo General, Taddei Zavala contó que sobre el tema de seguridad el martes se reunió con integrantes de la misión de la OEA a quienes les brindó la información con la que cuenta y las actividades con instancias como la Mesa de Seguridad. "Estuvimos los 11 consejeros, justamente para hacer el recuento de todas las actividades que ya teníamos, en que se resalta que 260 mil elementos estarán desplegados en territorio nacional acompañando el proceso electoral este este domingo. Eso nos hace estar tranquilos porque podemos llamar al voto. Sentimos que dimos hasta el último de nuestros alientos para garantizarle a todos los que van a salir a votar que lo puedan hacer tranquilos". Respecto a la dificultad para instalar la totalidad de las casillas, aclaró que,

en la historia electoral de nuestro país, en ningún proceso se han instalado el 100 por ciento de casillas electorales, "pero este tema no lo podemos adelantar hasta el día domingo".

Afirmó que este miércoles todos los funcionarios están haciendo el esfuerzo por instalarlas todas; "delegados y funcionarios están haciendo todas las acciones para así instalar las casillas; es decir, nosotros trabajamos para instalar el 100 por ciento de las casillas electorales. Y hay unas que ya nos avisan que no se van a poder, y lo decíamos el día de ayer, unas en el estado de Michoacán y Chiapas que ya nos avisan que no van a poder ser instaladas por razones diversas, pero el resultado de la instalación lo tenemos el domingo", adelantó la funcionaria federal.

"Hasta el último reporte que se hizo del seguimiento, estábamos al 100 por ciento de nosotros con la posibilidad de instalar con funcionarios y todo lo que se requiere, el 100 por ciento de las casillas. En Michoacán creo que son seis, pero vale más asegurarnos del dato, creo que son seis las que por razones de respeto a usos y costumbres no vamos a poder instalar, y en Chiapas, algunas que, porque ya avisaron los comunitarios, las personas residentes que no van a permitir la instalación. De todos modos, continuamos con los trabajos para que sí nos lo permitan". Advirtió que nunca se pondrá en riesgo la integridad y la vida de ningún colaborador o funcionario de casilla, e informó que se reimprimieron las boletas para sustituir las que fueron robadas en Puebla a uno de los funcionarios electorales, quien reportó el asalto del que fue víctima. No podrán ser usadas las que fueron robadas, porque fueron dadas de baja, aclaró. Fuente: INE.



Foto: Cuartoscuro



## **EN CAMPAÑA**

Por Armando Reyes Vigueras

erminadas las campañas electorales, entramos en la fase previa a la jornada de votación, conocida como veda electoral.

Dicha veda comienza a partir de las cero horas del jueves 30 de mayo y concluye el domingo 2 de junio a las 18 horas tras el cierre de las casillas, esto con el fin de asegurar a la ciudadanía un periodo de reflexión sobre el voto libre y secreto.

Durante esta etapa, también conocida como silencio electoral, que abarca tres días previos a la jornada electoral del 2 de junio, incluso el mismo día de la votación, actores políticos -como candidatos, funcionarios públicos o dirigentes partidistas- no podrán hacer un llamado al voto; por su parte, los medios de comunicación no deberán publicar encuestas sobre las preferencias de los electores, además de que el día de las elecciones no deberá haber propaganda colocada cerca de cualquier casilla.

Durante la veda electoral también se prohíben los actos de campaña y el proselitismo electoral; la emisión de todo tipo de propaganda electoral; la propaganda gubernamental, excepto las campañas de servicios educativos, de salud o de protección civil, así como la difusión y publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales.

Es de esperar, como en campañas anteriores, algunos "influencers" violen la veda

electoral y difundan a través de sus cuentas de redes sociales, llamados para votar por algún candidato en particular, algo que ya ha provocado multas por el apoyo hacia el Partido Verde.

Se espera que los ciudadanos reflexionen el sentido de sus votos, que quienes no han decidido lo hagan por alguna de las opciones políticas existentes y planifiquen su cita en las casillas electorales.

Así que el próximo domingo todos a votar.

#### **APUNTES ELECTORALES**

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió a la delegación de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El candidato suplente de la alianza opositora a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos, Ricardo Arizmendi, fue asesinado en dicho municipio. En Jalisco, la casa de campaña de Gilberto 'Tito' Palomar, candidato por Morena a la presidencia municipal de Encarnación de Díaz, fue baleada por desconocidos la tarde del pasado martes.

Un episodio similar sucedió en el municipio de Chalco, en el Estado de México, cuando Alfredo Eduardo Díaz López, candidato del Partido Verde Ecologista de México, fue atacado a balazos la madrugada del martes pasado.

Otro candidato agredido con armas de fuego fue Juan Sandoval Martínez, quien busca la presidencia municipal de Tehuacán, Puebla, por Movimiento Ciudadano.

Otro evento que refleja la violencia que se vivió en el actual proceso electoral fue el asesinato de Gerardo Guadalupe Gallegos Turrubiates, coordinador de campaña de Manuel Silvestre Ruiz, candidato a la alcaldía de Padilla, Tamaulipas por el PAN en su domicilio.



### **SACACORCHOS**

- ¿Qué nos deja el actual proceso electoral que está llegando a su culminación con la votación del próximo 2 de junio?
- Primero, que se trata del proceso con más violencia en la historia del país, con centenares de candidatos y aspirantes agredidos, muchos de ellos asesinados.
- Segundo, que se trató de campañas que privilegiaron el intento de mover los sentimientos de los votantes y no apelar a la reflexión para decidir el sufragio con base en las propuestas presentadas.
- Tercero, que el proyecto de país que está en discusión en las actuales campañas se redujo a presentar todo en la opción estos o los otros, que no tienen mucha diferencia en sus propuestas.
- Cuarto, que los membretes de los partidos están llegando a su límite -no sabemos si, como algunos profetizaron, llegaron a su extinción-, por lo que el voto es más por el candidato que por la estructura partidista.
- Y quinto, que por lo que vimos en las campañas, el conflicto postelectoral es algo seguro y que nos obligará a más colaboraciones para tratar de entenderlo.

### **OPINIÓN**

# **CONTRADICCIONES ELECTORALES**

Por Armando Reyes Vigueras\*

a en plena veda electoral, es conveniente exponer algunas contradicciones que surgieron al calor de las campañas y que tal vez pudieron tener impacto en las decisiones de los votantes. Así que vamos

a presentar dichas discordancias que se presentaron en un proceso electoral que también se vio afectado por la gran violencia en contra de candidatos y aspirantes.

1. Aludir a la democracia -con la disyuntiva de elegir entre esta o la dictadura- para conseguir el voto, cuando

muchos electores no consideran a la democracia como la solución a los problemas del país.

2. La corrupción es condenable, sólo si es practicada por los adversarios. Hay quien acepta un caso de corrupción y lo condena -rasgán-

dose las vestiduras-, pero calla, aunque haya más pruebas en contra de sus correligionarios.

3. Hablar de democracia y definirla como diálogo, pero en la práctica reducirla al hecho de que un bando obtenga el triunfo.

4. La religión no tiene cabida en la política, a menos que sirva para ganar votos.

Los malos son los partidos políticos, como el PRI -que es el más rechazado a nivel nacional-, pero sus militantes no, por lo que se les da la bienvenida cuando cambian de bando e ingresan a Morena.

5. En la plaza pública se trata de definir quién es de derecha o de izquierda, pero quienes lo hacen no permiten que se les clasifique políticamente.

6. En redes sociales, muchos argumentaron su desagrado por votar por el PRIAN, es decir por el PRI y por el PAN,

y tampoco por el PRIAN que está en Morena, pero pidiendo orientación acerca de por quién depositar el sufragio.

7. Xóchitl no es opción porque está apoyada por los partidos de siempre, para a continua-

ción decir que Morena es otro de los partidos de siempre y decir que votarán por esta opción.

8. La CDMX es el termómetro político del país, obviando las múltiples realidades locales que muestran otra realidad distinta a la de la capital de la República.

9. Los malos son los partidos políticos, como el PRI -que es el más rechazado a nivel nacional-, pero sus militantes no, por lo que se les da la bienvenida cuando cambian de bando e ingresan a Morena.

10. A muchos les molesta la existencia del PRI, PAN y PRD, por sus excesos, errores y corruptelas, pero les agrada un partido formado por expriistas, expanistas y experredistas con sus excesos, errores y corruptelas.

11. A muchos les molesta la corrupción, el manejo neoliberal de la economía y la insegu-

Foto: Gerd Altmann en Pixabay

ridad, pero sólo si es cosa del pasado, pues si hay evidencia de que sigue ocurriendo mejor hablamos de otra cosa.

12. Que no gobierne la derecha, parece ser el gran objetivo de muchos, aunque el grupo político que gobierne se parezca mucho a esa derecha que dicen combatir, incluso con ex militantes de esos partidos que tanto odian.

13. Quejarse de los candidatos y partidos no ofrecen propuestas, acusándolos de frívolos, para a continuación decir que votarán por el candidato que basó su campaña en canciones.

14. Finalmente, decir que los electores no son tontos, para a continuación afirmar que van a votar por el candidato que es más simpático o por quien va arriba en cuestionables encuestas.

\*X (Twitter) @AReyesVigueras

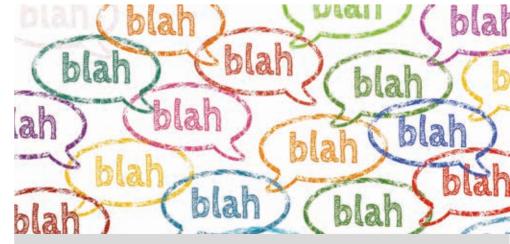



# SECCIÓN ESPECIAL Palacio NACIONAL 2024

#### **OPINIÓN**



AUDIO: HTTPS://

CQALGTORNEO

### PARTIDOS Y SOCIEDAD, DE LAS CALLES A LAS REDES SOCIALES

n este texto se habla brevemente de la crisis del sistema de partidos, de la relación de los partidos con la sociedad y de la participación so-

cial en la plaza pública y en las redes sociales.

### PARTIDOS YTRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

Hablar de crisis en los partidos políticos no es una novedad. De hecho, podría decirse que los partidos en México y en el mundo viven en una crisis perpetua. Lo interesante es dilucidar qué tipo de crisis se trata. En el caso de México, el periodo de 1988 a 2018 es un lapso clave para entender la transformación del sistema de partidos, marcado por profundas divisiones, pactos y la evolución hacia un sistema multipartidista que culminó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder.

El Contexto Electoral de 1988. Los partidos políticos en México llegaron al proceso electoral de 1988 en condiciones muy diferentes. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato, Carlos Salinas de Gortari, enfrentaron una coyuntura electoral en medio de la crisis económica más severa de la segunda mitad del siglo XX, con una enorme deuda externa y altos niveles de corrupción e ineficiencia en la gestión gubernamental. Además, el PRI sufría divisiones internas; la Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y otros destacados priístas, rompió con el partido, formando una oposición significativa.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) había sido revitalizado por una nueva generación de políticos de corte empresarial y pragmático, conocidos como "los bárbaros del norte". Su candidato, Manuel J. Clouthier, representaba esta tendencia pragmática y carismática que desplazó a los antiguos "místicos del voto".

En cuanto a la izquierda partidaria, llegó a la elección de 1988 tras un complicado proceso de unificación que incluyó la transformación del Partido Comunista Mexicano (PCM) en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y luego en el Partido Mexicano Socialista (PMS). Heberto Castillo fue elegido candidato presidencial del PMS a través de un proceso interno.

Movimientos Sociales y Elecciones de 1988. Dos movimientos sociales significativos influenciaron el ambiente político de 1988: el movimiento de los damnificados por los sismos de 1985, que evidenció la corrupción y la ineficiencia gubernamental, y el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) contra la privatización de la educación superior en la UNAM. Estos movimientos reflejaban un descontento generalizado con el régimen del PRI.

El 6 de julio de 1988, el PRI perdió su histórico papel de partido hegemónico, iniciando así el proceso de transición a la democracia en México.

De Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el PRI pactó la gobernabilidad con el PAN, intercambiando apoyo para las reformas estructurales a cambio de espacios de poder en los gobiernos estatales. Sin embargo, la izquierda, representada por el recién formado Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue duramente reprimida; más de 500 de sus militantes fueron asesinados.

La paz y la estabilidad del país se vieron amenazadas en 1994 por la irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, así como por los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. La crisis económica del "error de diciembre" también sacudió al país.

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), se logró un acuerdo de transición democrática que permitió el reconocimiento de los triunfos del PRD en la CDMX y varios estados, consolidando un sistema tripartidista.

La Alternancia: Vicente Fox y Felipe Calderón. En el año 2000, Vicente Fox, candidato del PAN, ganó la presidencia, marcando la alternancia pacífica del poder en México. Fox gobernó en coalición con el PRI, mientras que el PRD se consolidó como la principal fuerza de oposición.

En 2006, la sospecha de fraude electoral llevó al país al borde de la ingobernabilidad. Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, encabezó una resistencia civil que culminó con un plantón de 45 días en el Zócalo de la Ciudad de México. Felipe Calderón, del PAN, fue declarado ganador, pero su legitimidad estuvo en entredicho durante todo su gobierno. Calderón buscó legitimarse declarando la guerra al narcotráfico y judicializando la oposición política.

El Regreso del PRI: Enrique Peña Nieto. En 2012, el PRI regresó al poder con Enrique Peña Nieto, quien impulsó el "Pacto por México", un acuerdo que integró al PAN y al PRD en un esfuerzo por aprobar reformas legislativas y ejecutivas. Sin embargo, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 y los escándalos de corrupción erosionaron la legitimidad de su gobierno, debilitando las perspectivas de continuidad del PRI en el poder.

La Ascensión de Morena. En respuesta a las divisiones internas, la corrupción en el PRD y la firma del Pacto por México, Andrés Manuel López Obrador rompió con el partido y fundó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En las elecciones de 2015, Morena obtuvo su registro como partido político y en 2018, López Obrador ganó la presidencia, poniendo fin a la hegemonía del PRI y los pactos del PAN y el PRD.

El periodo de 1988 a 2018 en México es testigo de una profunda crisis y transformación del sistema de partidos. Desde la pérdida del monopolio político del PRI hasta la emergencia de un sistema tripartidista y la eventual ascensión de Morena, el sistema de partidos en México ha sido marcado por transiciones, pactos y conflictos. La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018 representa un nuevo capítulo en esta evolución, reflejando tanto las

debilidades como las posibilidades de la demo-

La crisis de los partidos no es solo un reflejo de sus debilidades internas, sino también de una ciudadanía cada vez más consciente y exigente. El futuro del sistema de partidos en México dependerá de su capacidad para adaptarse a las demandas de una sociedad en constante cambio y de su compromiso con los valores democráticos fundamentales.

De las Calles a las Redes Sociales. Desde el 2010, hemos sido testigos de una transformación significativa en la manera en que los movimientos sociales se organizan y movilizan. Este cambio, impulsado en gran medida por la creciente penetración de Internet y el auge de las redes sociales, ha modificado profundamente las dinámicas de la protesta social.

Una de las grandes preguntas que surgen en este contexto es si las emociones y sentimientos expresados en las redes sociales pueden traducirse en votos. Hasta la fecha, no hay evidencia concluyente de que una emoción en las redes sociales se convierta directamente en un voto. Sin embargo, lo que sí se ha demostrado es que la conversación en estas plataformas puede moldear percepciones positivas o negativas sobre candidatos y partidos, lo cual, a su vez, puede influir en la participación electoral.

Por ejemplo, durante las elecciones presidenciales de 2018 en México, las redes sociales jugaron un papel crucial en la formación de opiniones y en la movilización del voto joven. Las redes sociales sirvieron como un canal para expresar frustraciones, compartir información y organizar actividades, contribuyendo así a una mayor participación en las urnas.

Impacto de las Redes Sociales en la Opinión Pública. La capacidad de las redes sociales para influir en la opinión pública es innegable. Un estudio reciente sugiere que la conversación en estas plataformas puede tener un impacto significativo en la percepción de los candidatos. Las redes sociales permiten a los usuarios compartir y amplificar sus opiniones, creando un efecto de bola de nieve que puede influir en las narrativas dominantes. Las campañas electorales modernas, conscientes de este poder, invierten grandes recursos en estrategias digitales para moldear la conversación online a su favor.

Por otro lado, la negatividad y la desinformación también encuentran un terreno fértil en las redes sociales. Las campañas de desinformación pueden deteriorar la imagen de los candidatos y desincentivar la participación electoral. Por lo tanto, aunque las redes sociales tienen el potencial de aumentar la participación política, también pueden tener efectos adversos si no se manejan adecuadamente.

Movimientos Sociales. A pesar del creciente impacto de las redes sociales, es importante reconocer que la participación activa en las calles no ha sido desplazada por completo. Los movimientos sociales continúan utilizando las plazas y calles como escenarios principales para sus reivindicaciones. En México, dos de los movimientos sociales más visibles y activos en los últimos años han sido los feministas y los que luchan por la libertad sexual.

Estos movimientos han demostrado una notable capacidad para combinar la movilización online con la acción offline. Las redes sociales se utilizan para organizar manifestaciones, difundir información a la población, mientras que las protestas en las calles siguen siendo una forma vital de presión política y visibilidad. Esta combinación de estrategias online y offline ha permitido a estos movimientos mantener su relevancia y efectividad en la lucha por sus derechos.

Las redes sociales han transformado la manera en que se organizan los movimientos, ofreciendo nuevas herramientas para la comunicación y la acción. Sin embargo, también presentan desafíos significativos. La rapidez con la que se difunde la información puede llevar a la propagación de rumores y desinformación, mientras que el anonimato de Internet puede fomentar el discurso de odio y la polarización.

El movimiento social ha encontrado en las redes sociales una poderosa herramienta para la movilización y la comunicación. Aunque no hay evidencia concluyente de que las emociones online se traduzcan directamente en votos, la conversación en estas plataformas ciertamente influye en la percepción pública y puede afectar la participación electoral.

A medida que avanzamos en la era digital, es vital reconocer la dualidad de las redes sociales: su capacidad para amplificar las voces y conectar a las personas, y sus riesgos inherentes de desinformación y polarización. Para lograr un impacto positivo en la sociedad, es esencial combinar las estrategias online con la participación en las calles, fomentando una ciudadanía informada y comprometida.

Las redes sociales deben ser vistas como un complemento, no como un reemplazo, de la participación tradicional en los movimientos sociales. La clave está en utilizar estas herramientas de manera responsable y estratégica para promover un cambio social positivo y duradero. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.



En 2012, el PRI regresó al poder con Enrique Peña Nieto, quien impulsó el "Pacto por México", un acuerdo que integró al PAN y al PRD en un esfuerzo por aprobar reformas legislativas y ejecutivas. (Foto: Cuartoscuro)

Hoy, el catalizador más

relevante para que el país

pueda dejar el letargo del

crecimiento económico en

el que recordemos, hemos

estado durante las últimas

cuatro décadas por las tasas

promedio sexenales no

mayores 2.5 por ciento anual,

es el Nearshoring



# SECCIÓN ESPECIAL Palacio NACIONAL 2024

#### **OPINIÓN**



# LAS IZQUIERDAS Y EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO

uando en 2004, Fox

el "desafuero", dejó una sociedad dividida, confrontada, pero también fortaleció a López Obrador, quien creció en aceptación y popularidad. El PRD se vio en la disyuntiva de definir su candidatura presidencial. En 2006, entre Cárdenas y López Obrador hubo fricciones y este último se convirtió en el abanderado del PRD. Ante esto, conviene preguntarse: ¿por qué perdió Cárdenas la candidatura? y ¿por qué emergió la de López Obrador? La respuesta es simple, Cárdenas llevaba un desgaste después de tres candidaturas fallidas, además se había distanciado de la vida partidista.

El 16 de agosto de 2003, -en versión resumida del original- se publicó por considerarlo de interés para los lectores una carta que apareció en La Jornada que constaba de 16 cuartillas en las que se daba respuesta a Semo titulada: La búsqueda bajo la firma de Cuauhtémoc Cárdenas. En esa respuesta, se ve la pluma de Adolfo Gilly profesor de historia y ciencia política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor de Cárdenas cuando fue jefe de Gobierno. Cárdenas en su texto menciona que "En la estructura de oportunidades de hacer carrera que ofrece el PRD -escribes en la página 130-, el político depende integramente de la cercanía al caudillo principal, Cuauhtémoc Cárdenas, y/o su pertenencia a alguna de las camarillas.'

Ante esas aseveraciones de Semo, Cárdenas afirma: "No creo que me quede el calificativo de caudillo, pero eso no es lo importante de este párrafo. Me parece que por lo que aquí escribiste, ofendes y menosprecias a muchos compañeros míos -no sé si tuyos- del PRD, que han sido luchadores de larga trayectoria, que tienen méritos y valores que no merecen un juicio como el que haces de ellos. No lo creo justo, ni siquiera para aquellos con los que a lo largo de la convivencia dentro del partido o en la vida política nacional he tenido profundas diferencias o llegado incluso al rompimiento".

Un año después de publicado el libro de Semo, López Obrador había enfrentado el desafuero y su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México era reconocida como positiva.

En julio de 2005, en el portal electrónico de sinpermiso, Adolfo Gilly publicó un largo texto titulado: El restablecimiento neoliberal del orden, en donde se hace un ajuste de cuentas con López Obrador, era obvio que era la respuesta de Cárdenas, bajo la firma de Gilly. En ese texto se menciona que "la pugna del desafuero, como pensamos desde su inicio hace más de un año algunos que guardamos todo el tiempo un tenaz silencio al respecto, era una prueba de fuerza real entre

políticos en las alturas, cada bando movilizando a sus fuerzas en los medios, en el aparato estatal o en las calles; y al mismo tiempo un reality-show destinado a terminar ineluctablemente en un acuerdo de cúpulas entre las partes, una vez desplegados los recursos de cada bando, porque no podían hacer otra cosa si no querían destruir la legitimidad ya carcomida de sus instituciones. Y, en efecto, pese al voto de los 360 bufones en la Cámara de Diputados, en definitiva, no hubo desafuero, o sea, destitución del Jefe de Gobierno de la ciudad de México.

Más tarde vendría un ensayo que sería famosos publicado en junio de 2006, en la revista *Letras Libres* titulado *El Mesías Tropical* refiriéndose a López Obrador (el texto ha sido

integrado, de nuevo, sin cambio alguno, en su libro: El pueblo soy yo), Krauze desarrolló sus observaciones a partir de varias conversaciones que sostuvo con el entonces Jefe de Gobierno desde agosto de 2003. Desde su visión a el hoy presidente de la República, todo lo que México requería para su futuro estaba en el pasado: "hay

que ser como Lázaro Cárdenas en lo social y como Benito Juárez en lo político".

Luego de observar sus actos de gobierno, el historiador concluyó que mientras Lázaro Cárdenas "fue un presidente popular pero no populista...de temple suave, pacífico y moderado". Por el contrario, según Krauze, López Obrador se manifestaba cada vez más como "un gobernante popular y populista" que repartía vales a estudiantes y adultos mayores que les granjeaba simpatía, pero no atacaba la raíz de los problemas. "No se cree Jesús, pero sí algo parecido", explica Krauze en el perfil hecho para el periódico Milenio del entonces candidato presidencial por el PRD previo a las elecciones de 2006.

También en 2006, después de las elecciones Roger Bartra publicó en Letras Libres un ensayo titulado: Fango sobre la democracia en el que señala que "El candidato de la izquierda populista ha volcado un inmenso alud de lodo sobre las elecciones presidenciales más transparentes y auténticas que ha habido en México. No ha aceptado su derrota, ha denunciado un inmenso fraude, sin probarlo, y ha rechazado las decisiones del Tribunal Electoral. De esta manera ha culminado el proceso de su metamorfosis, y de ser una opción política se ha convertido en una molestia social. Ha envenenado el ambiente electoral y ha colocado súbitamente a la izquierda en una posición contestataria marginal".

Estos ensayos se sumaron a la campaña negra contra López Obrador acusándolo de ser "un peligro para México". Frente a esta intervención violatoria de la ley por parte de los empresarios, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no hicieron nada.

El 2 de julio del 2006, en esa jornada electoral se dio el peor de los escenarios posibles: la diferencia entre los dos primeros contendientes fue de 0.56% (243 934 votos), por lo que el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, no pudo declarar al ganador. Los dos candidatos punteros se proclamaron triunfadores.

El 30 de julio de 2006, en la tercera asamblea informativa realizada en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador pedía a sus correligionarios permanecer en bloqueo permanente hasta que el Tribunal Electoral calificara los comicios. El 5 de septiembre, los magistrados del TEPJF resolvieron que las elecciones habían sido válidas y otorgaban al panista la constancia de mayoría y, por tanto, de presidente electo. Ante estas circunstancias, el 14 de septiembre se tomó la decisión de levantar ese mismo día el megaplantón, que había durado 50 largos días. López Obrador continuó con sus acciones de protesta. Se proclamó presidente legítimo y estableció un gobierno sombra que observó durante todo

> su sexenio a Calderón, pero poco más se pudo hacer para evitar la imposición del candidato panista. El fraude se consumó y la izquierda sufría una derrota más.

> Sobre esos 50 días del plantón del 2006, Elena Poniatowska escribió el libro: *Amanecer en el Zócalo*. Según Carlos Monsiváis, Poniatowska hace escuchar las voces de

los crédulos y los incrédulos, los expertos y los de a pie, los ladridos de la derecha analfabeta y la izquierda que añora a Stalin; la voz de Andrés Manuel López Obrador dando línea al movimiento y la del pequeño Lucas que, en plenos días del plantón, le pregunta a su abuela, ¿qué es la política? Este libro es el retrato hablado de la resistencia civil pacífica que baila por las noches y juega futbol; las instantáneas hechas a voces de uno de los movimientos sociales más importantes de nuestra democracia después de la movilización estudiantil de 1968.

En la era priista, la única oposición legitima fue la derecha agrupada en el PAN. La izquierda tradicional fue marginal a la lucha electoral, el PRI estuvo presto a la contención de luchas sociales. Con la formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 1989, no logró su unidad, sino la llegada de la izquierda priista. El Partido Socialista Unificado de México (PSUM), se convirtió en Partido Mexicano Socialista (PMS) en 1988 que cedió su registro a la Corriente Democrática del PRI. La izquierda socialista marginal, dividida y sin futuro se sumó al priismo una vez que entendió que la lucha armada había fracasado y que era el momento de la lucha electoral. No había futuro si se seguía el mismo camino andado.

En el nuevo siglo XXI, las políticas neoliberales impuestas por los organismos internacionales financieros se convirtieron en un instrumento de control político y económico. En el campo de la izquierda sería hasta el año 2018, en que apareció el libro *El marxismo en México. Una historia intelectual*" que es un recorrido exhaustivo por la historia del pensamiento de izquierdas en México, en lo que podría considerarse un auténtico campo de estudio que viene a contrarrestar el interés por el pensamiento liberal y conservador que ha demostrado tradicionalmente la historiografía mexicana.

Los dos últimos capítulos abordan la crisis del marxismo vinculada a la caída del bloque del Este y, en el caso mexicano, a los efectos políticos y culturales del triunfo del paradigma neoliberal. Illades persigue la evolución política de gran parte de los protagonistas de su obra y describe los realineamientos que llevan a muchos de ellos a abandonar el marxismo o migrar al autonomismo con el levantamiento zapatista de 1994. Culmina el autor con una valoración del triunfo del capitalismo e invitando a la tradición marxista no a determinar la sociedad del futuro sino combatir la barbarie del presente. El marxismo académico vivió una crisis desde 1989 hasta el año 2020 en que la producción académica en prestigiosas universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina vuelven a retomar a esta corriente política en sus publicaciones y cursos.

En 2018, el nacionalismo revolucionario de nuevo logró de nuevo reivindicar la justicia social y el Estado comprometido con la Revolución. Regresó con un nuevo nombre: humanismo mexicano, en donde el Estado, su política social y, por supuesto, el gasto público, es el agente de la economía. Rafael Segovia en un ensayo de 1968, a diferencia de la tradición teórica del nacionalismo, en México la nación no se define por los conceptos clásicos de territorio, pueblo o lengua, se insertan en una larga historia del siglo XIX que abarca tanto la Independencia como la Reforma, la lucha contra España, el clero y los conservadores, así como contra el porfiriato, la apropiación de la tierra y la explotación.

La Revolución despojó a la oligarquía porfiriana, levantó en armas al campesinado –subordinado tras la derrota de los ejércitos populares— repartió las haciendas y edificó un Estado de masas. Estas tres transformaciones fueron rupturas profundas en la historia nacional, épocas que cambiaron sustancialmente al país. ¿Cuál es el futuro la Cuarta transformación en los próximos años? La única certeza es que Andrés Manuel López Obrador se va a retirar de la política y se va a Palenque a escribir sobre el conservadurismo.



Foto: Archivo Cuartoscuro

Fue hasta 1988 que se

puso por primera vez en

riesgo el rol del PRI como

ente dominante en la

contienda política a partir

de una disidencia del propio

partido de Estado, en que

personajes de primer nivel,

como un exgobernador y

ex dirigente nacional del

PRI, fundaron una corriente

democrática y luego salieron

del partido para postular la

candidatura de uno de ellos

a la presidencia por un frente

de partidos de oposición



# SECCIÓN ESPECIAL Palacio NACIONAL 2024

### **OPINIÓN**

# LA 4T: ¿UN NUEVO RÉGIMEN POLÍTICO?

Por Jorge Torres Góngora

s claro que estamos ante cambios fundamentales en el desarrollo político del

Aunque el modelo de gobierno está establecido a nivel constitucional, en México el estilo de gobernar, y la dimensión y distribución de los recursos con que cuentan las diversas fuerzas políticas, definen también las características del régimen político.

Es decir, que no son solo las estructuras e instituciones políticas las que importan, sino la forma en que éstas se implementan e interactúan, con lo cual se da forma y sentido a la acción de gobierno, así como las vías y mensajes con los cuales se comunica de ello a la población.

En el período posrevolucionario, se logró un acuerdo político entre los diversos grupos, con el cual la principal vía para acceder al poder sería lo que ahora conocemos como el PRI.

La contienda real sucedía en su interior, con la mediación, y en su caso la decisión final, de los líderes y gobernantes en turno. La jornada electoral solo legitimaba la selección previa.

Así se conformó un nuevo régimen político, que funcionó hasta hace poco.

La estructura política construida por el PRI aseguraba el férreo control de obreros y campesinos, con sindicatos y organizaciones que no representaban los intereses de esos sectores de trabajadores pero que contaban con líderes corruptos y con una organización vertical bien aceitada con recursos financieros, con apoyos gubernamentales y con un aparato represivo eficaz.

Ante la actitud autoritaria y antidemocrática de aquel régimen, hubo diversas voces que reclamaron un cambio, como el movimiento estudiantil de 1968. La respuesta siempre fue la represión.

Sin embargo, ese despertar social y la entereza de quienes aguantaron terribles actos de represión y tortura, no fueron suficientes para que la población demandara cambios políticos sustanciales y se abrieran cauces hacia una mayor democratización del régimen. Con la reforma política de 1977, cuyo objetivo fue aumentar la representación política de organizaciones distintas al PRI, al instaurar los diputados de partido por representación proporcional y darle registro a partidos que no eran reconocidos hasta entonces, en la siguiente elección federal se le asignaron 100 diputados a la oposición, con lo cual hubo una mayor discusión parlamentaria, con diputados del PAN, el PARM, el PPS y el PST.

Como era previsible, ello no implicó un cambio de régimen, si acaso apenas se vislumbró una ligera mayor apertura, pero fue una válvula de escape que facilitó continuar con la hegemonía del PRI sobre la política nacional y estatal, al

menos por un tiempo. Fue hasta 1988 que se puso por primera vez en riesgo el rol del PRI como ente dominante en la contienda política a partir de una disidencia del propio partido de Estado, en que personajes de primer nivel, como un exgobernador y ex dirigente nacional del PRI, fundaron una corriente democrática y luego salieron del partido para postular la candidatura de uno de ellos a la presidencia por un frente de partidos

de oposición.

En esa elección presidencial, el PRI tuvo el menor porcentaje de votación hasta ese momento, con el 52% del total, y al Frente Democrático Nacional, se le reconoció un 31%, aunque hubo reclamos de que hubo un enorme fraude electoral.

La actitud del gobierno en turno ante la elección, y luego de un sector de la oposición, en especial el PAN, que empezó a colaborar con el régimen, fomentó los rumores al respecto.

Sin embargo, aunque el Frente de izquierda logró una presencia muy relevante en el Congreso de la Unión, y el PAN comenzó a fortalecerse con el triunfo en algunas gubernaturas, el PRI renovó bríos y en la siguiente elección se consolidó como el partido mayoritario, sin problemas para reforzar su control del Congreso.

Este partido renovó su fuerte dominio político en la elección presidencial y legislativa de 1994, aún con el levantamiento zapatista en Chiapas, que sin duda fue un golpe fuerte para el gobierno, que lo obligó a replantear algunas políticas y a restringir el uso de la fuerza, con lo que se evitó la presión por liquidar al adversario, como algunos actores políticos y económicos reclamaban.

También enfrentó el asesinato del su candidato la presidencia y de uno de sus líderes a nivel nacional.

Aún con ello, hasta ese momento, seguía sin haber un cambio relevante en el régimen político, que siguió mostrando su talante autoritario, en especial contra la izquierda, y tomando decisiones de forma unilateral y en muchos casos con el apoyo del aparato represor.

En 1997, por primera vez se deteriora el dominio del PRI, al ganar la oposición la mayoría, y el control de la Cámara de Diputados, actuando como bloque por primera vez el PAN, el PRD, el PT y el PVE.

Aunque esa alianza se desmoronó ante el manejo de asuntos como el FOBAPROA y la inminente elección presidencial, aquí se empezó a vislumbrar un posible cambio relevante en el régimen, que ahora se veía obligado a negociar cualquier reforma legal y sus presupuestos.

Esta fue la antesala de la derrota del PRI en el 2000, que implicó un cambio de partido en el gobierno, aunque no ne-

cesariamente un cambio de régimen, en que no hubo una modificación sustancial en las políticas públicas ni en la ideología neoliberal dominante.

Con los tecnócratas bien instalados en el poder a procesa de la constanta de

der, en muchos casos, ni siquiera cambiaron las élites que ocupaban los espacios más importantes del gobierno. Sin embargo, hubo una redistribución de

Sin embargo, hubo una redistribución de fuerzas, en que el PRI contaba con el control del Congreso y de la mayoría de los gobiernos estatales, por lo que el acuerdo político con el PAN y el gobierno enmarcó la toma de las principales decisiones políticas.

Esta alianza se fortaleció en el 2006, ante la polarización del enfrentamiento con la izquierda, y las sospechas de un nuevo fraude electoral, con lo cual siguieron las mismas políticas y élites gobernantes.

Aunque hubo temas que enfrentaron al PRI con el PAN, por estrategia política y electoral, estos acuerdos hicieron viable al gobierno de entonces, lo que culminó con el regreso triunfal del PRI a la presidencia en 2012, con lo cual se consolidaron las políticas neoliberales y el poder de ese grupo de tecnócratas, y se avanzó en la agenda conservadora. Fue en el 2015 cuando surgió la base de lo que podría conformar, ahora sí, un

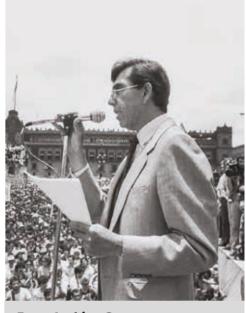

Foto: Archivo Cuartoscuro

cambio fundamental de régimen político, con la imprevista irrupción de MORENA en la arena política, como una oposición real ante los acuerdos políticos del PAN y el PRD con el gobierno.

Aunque en ese momento solo logró el 8% de los votos y una bancada de 35 diputados, fue el inicio de una carrera que siguió con el triunfo en la presidencia en 2018, convertirse en la principal fuerza política en el Congreso, en 2018 y 2021, y tomar el control de 22 gobiernos estatales, con lo que controla la mayor parte del espectro político.

Ahora, según las encuestas, MORENA se encuentra en la antesala de renovar su dominio en la elección presidencial que se realizará en unos días, y seguramente continuará con una fuerza muy relevante en el Congreso de la Unión y con la mayoría de los gobiernos estatales.

Es evidente el nuevo estilo de gobierno y el enfoque distinto con el cual se diseñan sus políticas públicas.

MORENA se ha convertido así en la nueva fuerza dominante, y está en camino de instaurar un nuevo régimen político que podría cambiar las bases y reglas de la política nacional.

No hay duda de que ello lo han logrado con votos, y con el respaldo popular.

Es así como la consolidación democrática del País podría estar sucediendo, contradictoriamente, en un ambiente político que muchos perciben como autoritario.

Y es que, aunque estamos lejos de una dictadura, es cierto que el gobierno de la 4T ha mostrado tintes autoritarios, por ejemplo, al descalificar constantemente a sus adversarios, llamándolos corruptos, sin pruebas, como sí las exigen cuando se sugieren actos de corrupción de su lado.

También cuando han buscado debilitar a importantes instituciones democráticas como el Congreso de la Unión, cuya mayoría se comporta como subordinada al gobierno, o cuando atacan al Poder Judicial, al que desean modificar desde sus cimientos.

O cuando se usan los recursos del gobierno para incidir en el proceso electoral y en el ánimo de los votantes a favor de su partido y

Ya veremos el resultado de la elección, y la actuación posterior de los distintos actores políticos, la actitud de los ganadores con los vencidos y con otros sectores a quienes consideran adversarios, así como la evolución del comportamiento del nuevo gobierno. Estaremos vigilando.



Cuauhtémoc Cárdenas en un mitin en el Zócalo Capitalino. (Foto: Archivo Cuartoscuro)

#### **OPINIÓN**

## **BUENDÍA: EL NARCO, 40 AÑOS ANTES**

Por Carlos Ramírez

sesinado el 30 de mayo, hace ya cuarenta años, cuando comenzaba a publicar sus primeras investigaciones sobre la protección política y policiaca a los narcotraficantes, Manuel Buendía, columnista de Excelsior, alertó el 14 de mayo de 1984 el peligro que hoy padece México.

"El procurador general de la República y el secretario de la Defensa no deberían ignorar por más tiempo la advertencia que hicieron desde marzo los nueve obispos del Pacífico Sur, respecto al **significado político** que puede tener el incremento del narcotráfico en nuestro país, específicamente en los estados de Oaxaca y Chiapas.

"Tal como lo plantean -y como se des-

prende también de otras informaciones-, este asunto involucra la seguridad nacional.

"Los nueve dirigentes eclesiásticos coinciden con lo que saben otros observadores. Dicen que en este sucio negocio "existe la complicidad, directa o indirecta, de altos funcionarios públicos a nivel estatal y federal".

"Pero principalmente afirman que con el narcotráfico puede quedar comprometida la imagen exterior de México, "si como país, damos cabida a mafias internacionales, que van a terminar

por inmiscuirse en nuestros asuntos patrios".

"Esto, el peligro de una "interferencia extranjera", es subrayado por los obispos, que no hacen más que recoger las preocupaciones de sectores sociales: "Tenemos el temor, no infundado, de que en México llegue a suceder lo que en otros países hermanos, donde estas redes de narcotraficantes han llegado a tener influencia política decisiva". (...)

"Bolivia y Colombia son dos de estos países. Colombia se halla actualmente bajo estado de sitio después del asesinato del ministro de justicia, liquidado por la omnipotente asociación de traficantes de drogas. Nadie ignora como en esos dos países los estupefacientes y la política han ido muchas veces de la mano.

"Pero es en Estados Unidos donde se da el fenómeno más peligroso no solo para su propia sociedad sino para los países del continente, especialmente México. El contubernio de políticos y miembros del crimen organizado --que incluye el comercio clandestino de enervantes-es cosa vieja en el esquema norteamericano, y un pilar para la ampliación constante del mercado, que estimula en otros territorios, como el nuestro, la producción.

"La denuncia de los nueve obispos no parece exagerada al decir que existe para Méxi-

co el peligro de la in-

una medida de realidad

incontrastable, por los intereses de ese traficante que ejerció su actividad casi a la luz pública.

"Pero se puede hablar de hechos más con**cretos**. Por la cercanía que tuvo con el Presidente de la República, Arturo Durazo Moreno influyó en decisiones del gobierno como la represión contra supuestos enemigos, y también en algunos aspectos importantes de la información; o en la conducta de no pocos dirigentes sociales









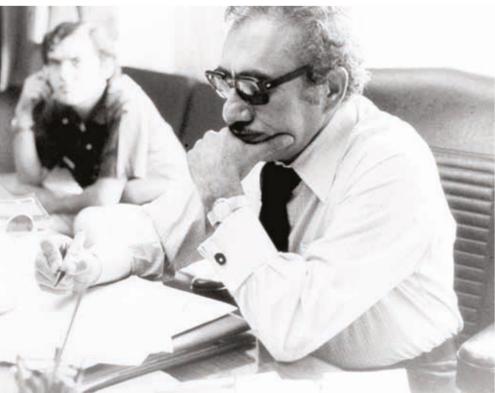

Blanca

Foto: (https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021\_503.html)



Foto: (https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021\_503.html)

y de funcionarios que literalmente dependían de él para su **provisión** de enervantes o para el mantenimiento de sus equipos de "seguridad".

"Pero con Durazo o no. la mafia internacional del narcotráfico ha incrementado evidentemente sus actividades en México, de 1982 a la fecha. Y esto, como señalan los nueve obispos, no se puede lograr sin complicidades internas."

Ahí comenzó todo y las cosas están peor.

#### **BUENDÍA, CRIMEN DE ESTADO; FUE EL ESTADO CON MIGUEL DE LA MADRID**

Segundos después del asesinato del columnista Manuel Buendía al salir de su oficina la tarde del 30 de mayo de 1984, un testigo de alta calidad que iba en la zona por casualidad en su auto reconoció al asesino que iba corriendo entre los coches después de haber perpetrado el asesinato. Por su experiencia en tema de seguridad, ese testigo avisó de inmediato a la Dirección Federal de Seguridad.

El personaje identificado fue Juan Manuel Salcido Uzueta alias El Cochiloco, un sicario expolicía y miembro de los cárteles, que le hacía trabajos sucios a la federal de seguridad, en 1984 bajo la dirección de José Antonio Zorrilla Pérez, exsecretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios, el jefe y líder de los servicios de inteligencia, pero para ese entonces Zorrilla había volteado bandera a favor del grupo político del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.

A 40 años de mayo de 1984, el crimen de Buendía se persiguió en su fase criminal, pero se dejaron sueltos muchos hilos que después aparecieron en los incidentes políticos alrededor del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985, a manos del cártel mariguanero de Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero.

La investigación del caso Buendía por parte de las autoridades judiciales y políticas del Gobierno de Miguel de la Madrid utilizó todo el poder para aislar el asesinato del columnista en un tema estrictamente criminal en la acreditación del asesinato se le endosó a Zorrilla Pérez, sin que los fiscales ampliaron la investigación a dos de las instancias superiores que solo por funciones políticas y de Gobierno debieron de ser interrogados: Bartlett Díaz como jefe de Zorrilla Pérez y el procurador general Sergio García Ramírez, con la circunstancia agravante de que los capos de la droga tenían en el caso Camarena credenciales oficiales de la Federal de Seguridad que fueron decomisadas, entregadas a la PGR y desaparecidas de forma misteriosa.

El asesinato de Buendía ocurrió cuando investigaba el tema del narcotráfico en zonas rurales del sur de la República y el contrabando de armas que pasaron por México rumbo a la contra nicaragüense como parte de la operación Irangate de Reagan y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y su oficina de asuntos latinoamericanos comandada por el exanalista de la CIA Constantine Menges.

Unos días **antes** de su asesinato, Buendía publicó el 14 de mayo una columna titulada "Seguridad nacional" y en ella alertaba la publicación de un desplegado firmado por los obispos del sureste mexicano en el que se denunciaba la captura territorial de zonas rurales por los grupos de narcos. Buendía exigió la atención del procurador general de la República y del secretario de la Defensa Nacional y de paso puso en el tapete de las preocupaciones de la narcopolítica el papel del policía Arturo Durazo Moreno, señalado como el responsable de controlar el tráfico de drogas en el aeropuerto del Distrito Federal en su calidad de comandante de la Federal de Seguridad llevado nada menos que a la categoría de jefe de policía capitalina por el presidente López Portillo.

La denuncia de los nueve obispos del sur dejaba la puerta abierta al hecho de que el control político del sistema mexicano solo permitía la existencia de grupos de poder vinculados a la droga por la complicidad, complacencia y padrinazgo de instancias gubernamentales vinculadas a la seguridad. En una columna publicada el 21 de agosto de 1990 en el Washington Post, los periodistas Jack Anderson y Dale van Atta revelaron que "Buendía se había acercado incómodamente a las operaciones de droga ilegales protegidas por la versión mexicana del FBI (la Federal de Feguridad) y utilizada por la CIA para enviar armas a la contraguerrilla de Nicaragua.

Anderson y Van Atta recuerdan que en el juicio del caso Camarena en Los Angeles circularon **documentos** de la DEA que demostraban que Buendía estaba investigando temas del narco en el Gobierno mexicano y la industria farmacéutica y agregan que entre los funcionarios sobre los que Buendía estaba haciendo preguntas estaban Manuel Bartlett Díaz, jefe de Zorrilla, como ministro del Interior.

La acusación formal contra Zorrilla que lo llevó a más de 25 años de cárcel se agotó en el nivel del jefe de la Federal de Seguridad, **sin** desahogar los hilos de poder que partían del hecho de que Zorrilla **nunca** se mandó por sí mismo y que formaba parte de una red de poder que buscaba la sucesión presidencial en 1988.

El caso Buendía, por lo tanto, sigue **abierto** como un crimen del Estado a través de la acusación formal del jefe de la oficina de la seguridad política del Estado.

# ZÓCALO 2024

# INICIARÉ RECONCILIACIÓN EN CDMX EL 3 DE JUNIO: BRUGADA

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín corazón del obradorismo y también ganare-

a candidata de Morena la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada dijo que pasada la elección del próximo domingo, vendrá una nueva etapa para los habitantes de la capital del país y para la vida política.

"Después del 2 de junio iniciara la reconciliación en esta Ciudad de México y se caerán los muros invisibles que nos separan. Ciudadanos salgamos a votar masivamente, con alegría, con el corazón en la mano", expresó Brugada en el marco del cierre de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, en el zócalo capitalino.

Añadió: "Esperamos que con la mirada en el futuro, salgamos a votar en paz y salgamos a defender nuestro voto con firmeza, salgamos a seguir haciendo historia", expresó Brugada.

Junto a Sheinbaum y frente a miles de militantes y simpatizantes, la exalcaldesa de Iztapalapa aseguró que Morena "ganará con contundencia", la capital del país, las Alcaldías y las diputaciones locales y federales. "El pueblo triunfará", dijo desde el Zócalo capitalino

"Y derrotaremos a la PRIandilla inmobiliaria y esta gran ciudad seguirá siendo el corazón del obradorismo y también ganaremos la mayoría de las diputaciones locales y federales de todo el país para hacer realidad, el plan C", aseveró.

Brugada afirmó que Sheinbaum hará "realidad" las reformas para recuperar la soberanía energética, para avanzar en la democracia, para limpiar al "corrupto" Poder Judicial y para proteger los programas sociales.

"Soy una mujer de compromisos que acostumbra hacer realidad sus sueños y las utopías. Les aseguro que al final del 2030 la Ciudad de México será más segura, más justa, más incluyente, más prospera, más feminista, más diversa, las más defensora de los derechos humanos", enfatizó.

La morenista se comprometió también a que, junto Sheinbaum lograrán que en la capital haya más agua seguridad, movilidad y programas sociales y programas sociales.

"Aquí nació, la esperanza. En esta plaza, al lado de López Obrador hemos derrotado una y otra vez a los conservadores que se resisten a la transformación. Hoy hemos llenado esta plaza y el domingo llenaremos las urnas con votos a favor de la transformación. Aquí, hay un pueblo decidido a hacer presidenta a Claudia Sheinbaum", concluyó.



Foto: Especial

## PROPONE RIVERO CABLEBÚS PARA MILPA ALTA

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

I candidato de Morena a la Alcaldía Milpa Alta, Octavio Rivero se comprometió a mejorar y regularizar el servicio del agua, impulsar la llegada del Cablebús a Milpa Alta, así como trabajar para conservar nuestros recursos naturales.

"El bosque se defiende, la tierra se defiende, y ese es el compromiso con todos ustedes, de respeto a nuestras autoridades tradicionales, a su autodeterminación, pero sobre todo a que este gobierno tenga una política de dialogo y de apertura con todas y todos", expresó Rivero Villaseñor en su cierre de campaña.

Expuso que su gobierno será "a ras de piso, abierto y transparente", un proyecto que representa "la transformación". A su vez, los candidatos a diputados locales y federales presentes en el evento invitaron a votar en unidad "todo Morena", y trabajar por la transformación este domingo 2 de junio. También, como señala la candida-

ta a la Jefatura de Gobierno Clara Brugada, acudir a las urnas incluso en ayuno. Al evento asistió Ernestina Godoy, candidata a senadora, Berenice Hernández Calderón, candidata a alcaldesa de Tláhuac, así como Judith Vanegas, aspirante a la diputación por el Distrito 21 local.

También acudió Rigoberto Salgado, candidato a diputado federal por el Distrito 7; Martha Ávila, candidata a diputada local por el Distrito 28; Guadalupe Chávez, diputada de Morena y Sebastián Ramírez, presidente del partido en la capital del país.

Octavio Rivero aseguro que la llamada Cuarta transformación continuará en Milpa Alta. "Hay mucha guerra sucia y no vamos a permitir que con discursos y falsas situaciones que están circulando nos dividan. Quiero decirles que, aquí en Milpa Alta, no hay fractura". Y remató: "Aquí hay unidad, porque tenemos los ideales y principios que nos caracterizan a quienes creemos en la Cuarta Transformación, sabemos que no debemos robar, no mentir ni traicionar".

### VAMOS A SEGUIR DANDO RESULTADOS EN TLALPAN: ALFA

Por Luz Gaytán / CDMX Magacín

n su último día de campaña, la candidata a alcaldesa de Tlalpan por la coalición Va X la Ciudad de México, Alfa González refrendó su compromiso para continuar dando resultados los próximos tres años.

"El trabajo continúa", dijo para luego remarcar que durante 60 días escuchó las necesidades de los habitantes de colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales de las distintas zonas como el Ajusco Medio, Coapa, Ajusco alto, el centro, a quienes les presentó sus propuestas a fin de que consolide los cambios que hizo en la demarcación durante los tres años anteriores.

Anunció para las niñas, mujeres y adultas mayores que creará la primera Casa de Emergencia para Mujeres en Riesgo de Feminicidio y Violencia, lo que permitirá combatir este tipo de delitos contra las mujeres que habitan en la demarcación.

Agradeció a la gente que le abrió las puertas de sus casas durante la campaña y escucharon sus propuestas, y les reiteró la importancia de salir a votar el próximo domingo 2 de junio desde temprana hora, para poder garantizar el triunfo de todas y todos los candidatos de la coalición Va X la CDMX.

También, el respaldo mostrado por miles de mujeres y niñas durante sus recorridos de campaña, y en ese sentido afirmó que ella es la única candidata en Tlalpan que representa la experiencia, el compromiso, el amor por el servicio público, el trabajo constante y los resultados que la gente ya vio a lo largo de casi tres años en la demarcación.

Precisó que su plan de gobierno para los próximos tres años también incluye la "Ruta de la Mujer", que consistirá en caravanas de médicos especialistas que recorrerán pueblos, barrios y colonias para ofrecer a las mujeres mastografías, Papanicolaou, análisis, estudios y otros servicios de salud gratuitos.

Recomendó a las familias acudir temprano a votar e irse preparados con agua y prendas para protegerse del sol y la lluvia. "Vamos a seguir fortaleciendo el sistema de cuidados de nuestras niñas y niños con las 27 estancias infantiles que le regresamos a las mujeres de Tlalpan, por eso ahora pueden salir a trabajar dejando a sus hijas e hijos en lugares seguros y dignos", concluyó.



Foto: Especial

# EXIGE TABOADA A BRUGADA Y A BATRES ACEPTAR RESULTADO

Por David Polanco / CDMX Magacín

n su último día de campaña y confiado de que el próximo domingo va a ganar la elección, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición Va X la Ciudad de México exigió a Morena, a Clara Brugada y al jefe de Gobierno, Martí Batres, a comportarse y aceptar los resultados de la elección.

"Que dejen a la gente votar y hacer un compromiso los dos, Clara (Brugada) y yo: yo la llamo a que si se comporta ella y su partido y el jefe de gobierno, que aceptemos los resultados, a ver si le entra al reto... decirle al gobierno que tiene una última oportunidad para hacer bien las cosas, para que realmente demuestren si están a la altura del reto, que, dicho sea de paso, se le dio un voto de confianza al jefe de Gobierno el día en el que en el Congreso de la Ciudad se votó por unanimidad. Esperemos que se ponga a la altura de las circunstancias... La ciudad tiene la oportunidad de hacer una jornada ejemplar", expresó enfático.

#### **CUIDAR A LAS MUJERES**

En otro tema, Taboada prometió cuidar a las mujeres que viven y transitan por la capital del país, lo que no hizo la actual administración porque, aseveró, prefirió ocuparse de perseguir a la oposición.

Taboada signó compromisos con el colectivo 50+1 por la igualdad y los derechos de las niñas, ni-

ños y mujeres, ante quienes aseguró: "Nosotros no solamente queremos firmar un compromiso, también queremos hacer el primer gobierno paritario de esta ciudad, donde (la mujer tenga) representación en los diferentes niveles de gobierno y en las diferentes instancias".

Lamentó que la administración de Claudia Sheinbaum, entre 2018 y 2023, y la actual de Martí Batres no se hicieron cargo del problema. "Este gobierno prefirió utilizar todos los medios, en términos de inteligencia y de procuración de justicia, para perseguir a la oposición y no para mantener vivas a las mujeres de esta ciudad. Estamos cerrando un ciclo, pero vamos a abrir, a partir del 2 de junio, otro: una ciudad libre de violencia para las mujeres, donde la prioridad tenga que ver con el sistema de cuidados que hemos mencionado en la ciudad, pero también con el presupuesto en diferentes instancias para atender, por ejemplo, los tratamientos contra el cáncer", destacó.

También ofreció que de ser jefe de gobierno va a garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. "Nosotros no solamente queremos firmar un compromiso, también queremos hacer el primer gobierno paritario de esta ciudad, en donde la representación en los diferentes niveles de gobierno y en las diferentes instancias, ¿Por qué? La transversalidad no solamente es el presupuesto, son las políticas públicas, es tener a mujeres, a personas que van a fortalecer esta agenda: sin duda alguna, se los digo, no puede ser sin las mujeres este esfuerzo".



#### **MENSAJE POLÍTICO**



www.cdmx.info

#### MORENA CDMX: GANAR O REVENTAR

Por Alejandro Lelo de Larrea

a oposición tiene el temor fundado de que el próximo domingo, cuando se implemente la segunda etapa de lo que llaman intento de fraude electoral que echó a andar Morena desde el año pasado, exista también la tentación de que, si el partido oficial se ve perdido, haga un cochinero para reventar la elección.

Es más verosímil si se analiza el perfil de Morena. Suelen actuar así los partidos en el gobierno, pero en este caso sobre todo porque traen el ADN del viejo PRI dinosáurico, en el que empezó López Obrador, y también el rey de los mapaches electorales, Manuel Bartlett.

En la oposición traen información de que en una imprenta en Durango produjeron millones de boletas electorales falsas para introducirlas en las casillas de secciones, donde en 2021 tuvo mayor votación la coalición PAN, PRI y PRD. La intención es generar irregularidades que rebasen el 10% de la votación y puedan anular miles de casillas, incluso a grado tal de reventar la elección, con tal que Santiago Taboada no gane. Pero esa no es la única triquiñuela que preparan para donde tienen perdido. Ya activaron la "compra" de la credencial de elector, para reducir el voto opositor.

Con el enorme aparato electoral que traen, en Morena van a revivir corregidas y aumentadas las mapacherías del viejo PRI. Por ejemplo, la "operación tamal", que ahora pomposamente le llaman piramidal. No es otra cosa que invitar a vecinos a desayunar y de ahí acarrearlos a las casillas, por supuesto con un pago por voto de por medio.

El "carrusel": en una casa bien resguardada, un "líder" paga por votos. Alguien inicia la cadena: va a la casilla con boletas falsas escondidas. Ahí le entregan las auténticas, que se guarda, y deposita las fake. Las boletas en blanco se las lleva al "líder", y se las entrega a cambio de un pago. Éste marca los candidatos de Morena y se repite el proceso de depositarlas y traerse las boletas en blanco.

"Urna embarazada". Ya es muy difícil de usar, pero todavía se puede en zonas donde es el reino de la selva. "Operación diarrea". Le llevan alimentos con purgante a los funcionarios de casilla y se tienen que retirar por la urgencia de entrar al baño. Preguntan entre los presentes quién los quiere sustituir, y ahí van a estar los guindas para apuntarse. El partido toma el control y hasta "casillas zapato" puede lograr. O al menos anular boletas para restarle a la oposición.

"Tarjeta Monex" hoy "tarjeta del Bienestar". Le toman foto a la boleta tachada por Morena, luego cargan la imagen en una aplicación, en la que se le debe poner nombre, folio de la boleta y clave de elector. Esto evita que una misma foto sirva para muchas personas. La app lo detecta y evita. Cubierto el requisito se hará un depósito en su tarjeta para lo cual hay presupuesto hasta de 2 mil pesos. Es posible que el recurso no llegue. Los líderes suelen quedarse una buena tajada.

También existe el riesgo de que desde la Presidencia del IECM, a cargo de Patricia Avendaño, subordinada a la 4T, pueda filtrarle a Morena cuáles son las secciones electorales donde van a levantar los conteos rápidos, y que ahí Morena atiborre las urnas de votos a su favor. Algo así le hicieron a Marcelo Ebrard en la encuesta interna para la candidatura presidencial.

En la CDMX la moneda está en el aire, con ventaja para Taboada por el humor social de la capital. Por eso el riesgo de que Morena recurra a cualquier clase de triquiñuela para ganar o reventar la elección. Lo veremos.

## GLORIETA DE COLÓN

### INDIGNA EN IECM SUMISIÓN DE SU PRESIDENTA AL GCDMX

tro caso que evidencia la sumisión de la presidenta del IECM, Patricia

Avendaño, hacia el Gobierno de la CDMX, que hoy encabeza Martí Batres. En cada proceso electoral ese organismo elaboraba un "mapa de riesgo", para tener marcaje personal a ciertas zonas de la capital. Desde el arranque de las campañas, consejeros electorales -de los tres que son independientes- solicitaron tal mapa, pero Avendaño

se opuso con el argumento de que "nunca se hacía" y era "innecesario". Información equivocada. Todo cambió cuando el 28 de mayo mataron a Jesús Alejandro Sánchez Razón, capacitador asistente electoral (CAE Local) en Xochimilco. Avendaño informó al Consejo del IECM 24 horas después del lamentable hecho, tras el cual finalmente circularon documento, al que la presidenta llamó eufemísticamente "factores de prioridad", para no molestar a Batres. El documento sirve para valorar puntos de venta de droga, secciones con altos índices de

violencia, presencia de delincuencia organizada, y evitar hechos lamentables como del capacitador. También se instaló una mesa de seguridad con el GCDMX, pero Avendaño no convoca a ningún consejero, como si no tuviera claro que al IECM lo rige un órgano colegiado. De pilón, la presidenta le ha seguido el juego al GCDMX, quien niega que el capacitador haya muerto de forma violenta en un hecho relacionado con su labor. Esto ha causado indignación en todo el personal del IECM.

#### **SOY 100% MEXICANA: BRUGADA**

El martes por la noche, Clara Brugada negó que haya nacido en Guatemala, en respuesta a que el PAN exhibió un acta de nacimiento del Registro Civil de aquella nación, con su nombre idéntico, el de sus padres y la misma fecha de nacimiento. "Soy 100% mexicana y chilanga, y seré la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

por eso en la oposición están desesperados y al borde de un ataque. No les creas. Como dije, cada mentira costeará la construcción de una Utopía", posteó, junto con su acta mexicana. Este miércoles, Brugada hizo pública una carta de la Embajada de Guatemala en México en que dice que la partida y el folio del acta hecha pública por los panistas no corresponde al nombre de ella.



Foto: IECM

#### CONFIDENTE EMEEQUIS



# CONTRARIAR LA LEY, HASTA EN LAS VÍSPERAS

erminaron las campañas. Fueron 90 días de vértigo en muchos sentidos.

Tres meses de proselitismo, pero va-

rios más si añadimos los mecanismos de Morena y del Frente Amplio por México para designar a Claudia Sheinbaum y a Xóchilt Gálvez.

La cancha no ha sido pareja, el presidente López Obrador no dejó de intervenir en favor de su candidata e inclusive en las vísperas del periodo de veda, este miércoles, celebró la disminución de la pobreza laboral, de acuerdo con el Coneval.

Los datos muestran que se pasó del 37.7 al 35.8%. Es buena noticia, en efecto, pero el gobierno y sus funcionarios tienen prohibido hablar de logros durante el periodo de las campañas.

Así es el modelo de comunicación política, que, conviene insistir, se elaboró en base a las exigencias del PRD, donde militaba el ahora titular del Ejecutivo, luego de las elecciones de 2006.

El presidente López Obrador pudo esperar unos días para hacer el comentario, o dejar la celebración del asunto a su candidata.

Pero este solo es un ejemplo menor y quizá hasta discutible.

El problema se centra en las 50 medidas cautelares advirtiendo

que se está violando la legalidad.

Por desgracia, estas advertencias son como llamados a misa, y no le quitan el sueño a nadie en Palacio Nacional y mucho menos en Morena.

A estas alturas habrá que aceptar que la autoridad electoral no tiene las herramientas necesarias contra un presidente de la República que insiste en inmiscuirse en las campañas.

Esto es una realidad que merecería una reflexión para cambios en la legislación en el futuro, si es que la coyuntura lo permite.

El titular del Ejecutivo sabe que no pasará nada relevante.

En el INE y luego en el Tribunal Electoral le ordenarán a su equipo, si acaso, que se borre la referencia de la conferencia que, de todas maneras, ya ocurrió.

Es como tapar un pozo con niño ahogado, a sabiendas de que al siguiente día ocurrirá algo semejante.

Y no se trata de un asunto de coartar la libertad de expresión, sino de que quienes tienen el poder se sujeten a los límites que están estipulados en la Constitución.

Quizá el modelo de comunicación política ya no es funcional, pero se le debe respetar mientras subsista

Otra variable es la utilización de los programas sociales, como zanahoria y garrote para una población a la que se le insiste que un triunfo de la oposición implicaría la cancelación de los beneficios.

Esta vez no habrá medallas de buen comportamiento, como las que el propio López Obrador le colocó a su antecesor, Enrique Peña Nieto al sostener que "no se metió en las elecciones".

Un asunto engañoso, porque, en efecto, no hizo nada incorrecto en lo que respecta al propio López Obrador, pero lo que sí se urdió, consistió en desatar una campaña de persecución, desde la PGR, contra el aspirante del PAN, Ricardo Anaya, quien pasó más tiempo en estrategias de defensa legal que de marketing electoral.

¿Cuánto ayudó Peña Nieto a López Obrador? Es difícil saberlo, pero alcanzó para que el exmandatario no sea denostado ni perseguido.

El pasado no se puede cambiar, pero no

hay que escatimar en los análisis sobre el significado que esto tuvo en los resultados de la elección de 2018 y, sobre todo, en la conformación de las legislaturas.

En esa misma lógica se tendrá que ponderar lo que ya ocurrió antes del voto, los

efectos que esto pudiera eventualmente tener, pero sobre todo lo que habrá que hacer para

La calidad democrática de una contienda se mide en su conjunto.

Más allá del resultado en las urnas, se antoja difícil que, respecto a la calificación de la contienda y su validez, el Tribunal Electoral no ponga en blanco y negro el daño que causaron a la equidad las arengas matutinas del presidente López Obrador.

#### **LAS VÍSPERAS DEL 2024**

Observadores electorales, acreditados ante el INE, darán a conocer, este jueves, hallazgos previos a las votaciones del domingo.

Han recabado denuncias sobre la compra y coacción del voto, intimidación y otras prácticas instrumentadas desde esferas de gobierno que "trasgreden lo que debería ser un proceso transparente y ponen en riesgo el respeto a la decisión de los ciudadanos en las urnas".

Agrupados en México Vigila, hay que estar atentos a los que te tengan que decir.



(INE), encabezó el arranque de entrega del material electoral para los comicios de este próximo 02 de junio. (Foto Cuartoscuro)

#### FUERZAS ARMADAS DESPLEGARÁN 260 MIL 788 ELEMENTOS PARA LAS **ELECCIONES DEL 2 DE JUNIO**

Por Redacción / El Independiente

▶iudad de México (AMEXI).- La Secretaría de Marina Armada de Mé-∕xico (Semar) anunció que para la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio desplegará a 260 mil 788 elementos de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional en todo el país para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad en las elecciones del próximo domingo 2 de junio.

En la conferencia de prensa mañanera, este martes, el almirante José Rafael Ojeda Durán garantizó que este domingo 2 de junio los ciudadanos saldrán a votar sin ningún problema.

"Del 1 al 3 de junio va a haber vigilancia en todo el país, pueden estar seguros de que el próximo domingo 2 de junio pueden salir a votar sin ningún problema de seguridad", afirmó el almirante secretario.

Desde Palacio Nacional, Ojeda Durán detalló que de 260 mil 788 elementos de las Fuerzas Armadas estarán en todos los estados y municipios del país hasta el próximo lunes 3 de junio.

Del total, 233 mil 543 efectivos corresponden a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, además de un refuerzo de 27 mil 245 elementos para esta jornada electoral, detalló el funcionario.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las elecciones del próximo domingo 2 de junio serán las más libres y limpias en México.

"Vamos a informar de cómo están la seguridad en el país y dar a conocer toda la participación de la Guardia Nacional para garantizar que no haya violencia, que los ciudadanos puedan ir a votar con tranquilidad, con seguridad, sin temor, porque consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y, sobre todo pacíficas, ese es mi pronóstico, lo que yo sostengo", dijo el presidente López Obrador.

#### **EDOMEX BLINDARÁ ELECCIONES CON MÁS DE 14 MIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD**

Por otra parte, el Gobierno del Estado de México anunció un despliegue operativo y de seguridad para las elecciones de este 2

La jornada electoral será resguardada por más de 14 mil elementos de seguridad, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

También se dispondrán de 20 mil cámaras de videovigilancia y drones tácticos al tiempo que se llevará a cabo un monitoreo y seguimiento de observadores extranjeros y nacionales.

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, detalló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) da sequimiento a denuncias por violencia política, de las que 32 fueron casos aislados.

Hasta el momento se han otorgado 203 medidas de protección a candidaturas, de las cuales 167 han estado a cargo de la Policía del Estado de México, 30 de la Guardia Nacional y 5 de la Policía Municipal.



Esta vez no habrá medallas

de buen comportamiento,

como las que el propio

López Obrador le colocó a su

antecesor, Enrique Peña Nieto

al sostener que "no se metió

en las elecciones"

¿Cuánto ayudó Peña Nieto a López Obrador? Es difícil saberlo, pero alcanzó para que el exmandatario no sea denostado ni perseguido. (Foto **Archivo Cuartoscuro)** 



### ANALISTAS Y ECONOMISTAS PREVÉN GASOLINAZO TRAS LOS COMICIOS

Por Luis Carlos Silva

alas noticias para los automovilistas y empresas evalúan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aplicar o no el subsidio a las gasolinas para después del 2 de junio, otro duro golpe al bolsillo de la clase trabajadora debido al incremento de los petroprecios en los mercados globales.

Luego de que el precio de la mezcla West Texas sufriera cambios drásticos en las últimas 48 horas, el gobierno federal analiza cambiar sus criterios y proceder a una modificación en los criterios actuales sobre el subsidio a las gasolinas Magna y Premium en México.

Lo anterior se explicó podría aplicarse entre el 3 y 7 de junio de acuerdo a la revisión que en tiempo y forma haría el gobierno federal vía Secretaría de Hacienda, se explicó.

Es de resaltar que actualmente la gasolina verde tiene un costo de 23.49 pesos por litro y de 25.29 pesos por litro para la gasolina Premium, mientras que el Diesel se ubica en 25.15 pesos por litro.

Cabe recordar que fue precisamente la (SHCP), la que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles del 18 al 24 de mayo de 2024.

Sin embargo, a fin de aumentar la recaudación del Gobierno Federal, Hacienda decidió incrementar este año el porcentaje al IEPS, que los consumidores pagan en estaciones de servicio por cada litro de gasolinas adquiridas en estaciones de servicio en el país, en más del 4.32%. Según la publicación del DOF, la tercera semana de mayo, la gasolina regular (Magna) tendrá estímulo fiscal por diecisieteava semana consecutiva, en un esfuerzo por reducir los precios en estaciones de servicio.

Es decir que este combustible recibirá un apoyo del 0%, el equivalente a 0.0000 pesos, con lo cual, los consumidores pagarán 6.1752 pesos de IEPS por cada litro de combustible adquirido en estaciones. En tanto, para la gasolina Premium es decir la de mayor octanaje esta de forma directa tendrá un estímulo de 0%, por 29 semanas consecutivas, por lo que ahora los consumidores deberán pagar 5.2146 pesos de impuesto por cada litro adquirido.

A su vez, el diésel tendrá un estímulo de 0%, equivalente a 0 pesos por litro, por lo que ahora pagarás 6.7865 pesos de IEPS por litro adquirido.

### ANALISTAS ADVIERTEN SOBRE GRAVE RIESGO DE ALZAS

Analistas independientes advierten que si el gobierno decide cancelar el subsidio a las gasolinas como cascada llegará un aumento indiscriminado de precios en bienes y servicios, así como en productos de la canasta básica, la cual ha estado fuera de control desde 2022.

Eduardo Soto analista y consultor criticó el hecho de que el gobierno federal pondere no frenar el incremento en las gasolinas con el subsidio que se aplica cada año en este sexenio.

"Nos mantenemos cautos, pero a la vez expectantes por el impacto en los bolsillos de los automovilistas y los jefes de familia que vamos al día con esta crisis social, de seguridad e inflacionaria que ha sido prácticamente imposible de solventar en el corto plazo", destacó.

Fuente: Analistas internacionales y economistas.



Foto: Cuartoscuro



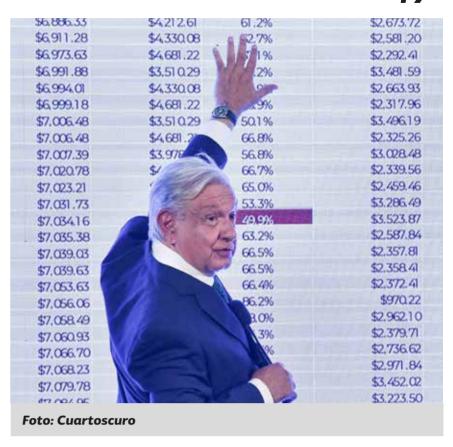

#### LA MAÑANERA

#### NO DESCARTA AMLO QUE SCJN TUMBE REFORMA DE PENSIONES

Por José Vilchis Guerrero

obre la acción de inconstitucionalidad que interpusieron el martes los legisladores de la oposición en contra de su reforma de pensiones, que siguen usando previo a la jornada electoral y argumentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a quedar con las pensiones. "Es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores, es para su pensión", respondió.

¿Cree que la tumbe la corte?

"Son capaces de todo, yo tengo muy mala experiencia ahí. Es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo; están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México. Pero, bueno, y qué tal que yo me equivoque y me van a dar mi 'tenga para que aprenda'. Me gustaría, me gustaría".

Al retomar el tema de la reforma de pensiones por la que se crea un fondo para financiar el cien por ciento de su salario a los trabajadores a la hora de pensionarse, el presidente López Obrador aclaró que ni siquiera ha habido resistencia por parte de las Afore, pues se trata de un asunto legal.

"No ha habido ninguna resistencia de las afore, pero, claro, éstos (los legisladores opositores y ministros de la Suprema Corte) son representantes por telepatía, no entienden, no hace falta que les digan. Además, si no es oficial, es oficioso".

Recordó que en 1997 cuando estaba la política neoliberal en su apogeo, "veníamos saliendo de esa pesadilla que fue el salinismo, de ese gran atraco y de una crisis económica, financiera, que se produjo por ese saqueo..." Ese es el antecedente.

En la administración de Ernesto Zedillo se hizo la reforma a la Constitución para que el trabajador, al pensionarse, pudiera recibir sólo 30% de su salario, reforma que aprobaron los mismos del bloque conservador. Con Calderón entregaron los fondos de pensiones a las Afore, lo cual, dijo, ese manejo les dio muchas ganancias a los administradores por las excesivas comisiones.

"Llegamos nosotros y teníamos que enfrentar eso. Se nos presentaron condiciones para buscar una opción que no fuese tan radical y que nos generara una oposición de la oligarquía o de la mafia del poder, que de por sí estaban enojados". Se habló con el sector empresarial para que aumentaran sus cuotas de pensiones para los trabajadores. Aceptaron y en lugar de 30, el trabajador se iba a jubilar con el 45%.

Entonces, agregó: Se redujo el cobro por comisiones, se definió una fórmula, y eso ayudó porque con esa reforma que se propuso en el 2020, a la fecha se han ahorrado 40 mil millones de pesos y calculamos que para el 2030 el ahorro sólo por bajar las comisiones va a ser de 160 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué planteamos ahora antes de irnos?, vamos a crear un fondo de pensiones para compensar al trabajador y que el trabajador se pueda retirar, sobre todo los de menores ingresos, con el 100 por ciento de su salario".

Para integrar ese fondo hay varias fuentes: una –que fue lo que no les gustó— era que los trabajadores que no reclamaban sus pensiones dejaban el dinero en las afore, y éstas no informaban. "Entonces, lo que dijimos: vamos a hacer dos cosas: Una, nunca se cancela el derecho a reclamar ese fondo. Y dos, si pasó el tiempo y ya nadie reclamó, ese dinero va al Fondo de Pensiones para el Bienestar, para reponer a los que se vayan jubilando y darles el 100 por ciento".

De los 40 mil millones de pesos, las Afore sólo entregaron mil millones al Seguro Social. Otras fuentes: utilidades del Tren Maya, de Mexicana de Aviación, lo confiscado a la delincuencia, pago de deudas al ISSSTE de los gobiernos estatales y un fideicomiso del Banco de México, entre otras, para beneficiar a 28 millones de trabajadores.

# **BAJA POBREZA LABORAL** 1.9 PUNTOS: CONEVAL

Por Redacción / El Independiente

■ l porcentaje de pobreza laboral en México disminuyó del 37.7% en el primer trimestre de 2023 al 35.8% en el primer trimestre de 2024, lo que equivale a 1.9 puntos porcentuales. Este nivel es inferior al registrado antes de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el ingreso laboral real per cápita aumentó un 7.2% anual, pasando de \$3,058.60 a \$3,277.58. Además, se registró un incremento anual en el número de personas ocupadas, con aproximadamente 628.8 mil personas más en el mercado laboral.

"La disminución anual de la pobreza laboral se dio en un contexto donde el número de personas ocupadas aumentó aproximadamente en 628,800; este incremento anual en el número de ocupados es menor al mostrado en el primer trimestre de 2023 (2.4 millones de ocupados)", señaló el Coneval.

Asimismo, el informe del Coneval señala que la reducción de la pobreza laboral ocurrió en un contexto de incrementos en el valor monetario de la canasta alimentaria, que subió un 7.1% en áreas rurales y un 6.9% en zonas urbanas. A pesar de estos aumentos, la inflación general anual promedio se mantuvo en 4.6%.

Por otra parte, destaca que hubo una disminución anual de la pobreza laboral en 25 de las 32 entidades federativas.

#### **ENTIDADES FEDERATIVAS**

La disminución de la pobreza laboral se observó en 25 de las 32 entidades federativas entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. Campeche, Veracruz y San Luis Potosí destacan por sus reducciones significativas. En contraste, Hidalgo, Baja California y Oaxaca fueron las entidades con mayores incrementos en pobreza laboral durante el mismo periodo.

Por otra parte, las tres entidades que presentaron los mayores aumentos en la pobreza laboral durante el mismo periodo fueron Hidalgo con 7.3 puntos porcentuales; Baja California con 2.9 y Oaxaca con 2.5 puntos.

Aunque la pobreza laboral en áreas rurales se mantuvo estable en 49.6%, en zonas urbanas disminuyó 2.6 puntos porcentuales, de 34.0% a 31.4%. Sin embargo, persisten desigualdades significativas: el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos laborales, aumentó ligeramente de 0.4893 a 0.4971.

#### **INGRESOSY FORMALIDAD**

El ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de \$7,318.09 mensuales. Los hombres reportaron un ingreso mensual de \$8,029.47, mientras que las mujeres percibieron \$6,296.22, revelando una brecha de género significativa, donde los hombres ganan 1.3 veces más que las mujeres. En cuanto a la formalidad laboral, los trabajadores formales ganaron en promedio \$10,280.68 al mes, comparado con los \$5,051.33 de los trabajadores informales, evidenciando una considerable brecha de ingresos entre ambos grupos.

Este panorama de avances y desafíos en la pobreza laboral en México resalta la complejidad de la situación socioeconómica y los esfuerzos continuos necesarios para garantizar un desarrollo inclusivo y equitativo.

#### AMLO CELEBRA DATOS DEL CONEVAL

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles una significativa reducción en la pobreza laboral en México, destacando que este es un logro sin precedentes en la historia reciente del país. Según el mandatario, este avance "no sucedía desde hace muchísimos años, desde que se tiene registro".

López Obrador compartió una gráfica comparativa que ilustra el porcentaje de la población en pobreza laboral durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual. Bajo la administración de Calderón, el porcentaje era del 40.5%, mientras que en el sexenio de Peña Nieto aumentó a 42.5%. En contraste, durante el mandato de López Obrador, este indicador ha descendido a 37.3%.



**Foto: Cuartoscuro** 



Foto: X / @ICCMEXICO

#### ICC MÉXICO PIDE APROVECHAR **GUERRA COMERCIAL ENTRE EU Y** CHINA PARA IMPULSAR NEARSHORING

Por Luis Carlos Silva

a International Chamber of Commerce (ICC) México demandó al próximo Gobierno de México (2024-2030) acortar la distancia entre el sector público y privado para aprovechar la guerra comercial de Estados Unidos con China e impulsar la llegada de mayores inversiones por la relocalización de empresas o 'nearshoring'.

De esta forma, planteó de analizar el tema de la atracción de la inversión extranjera directa (IED) y la creación de empleos derivados del fenómeno del nearshoring.

Aclaró que una posible alternativa para resolver temas como "el acceso a energía limpia, capacitación de la fuerza laboral, desarrollo de las pequeñas y medianas empresas para incorporarlas al tren exportador y, sobre todo, el entorno de seguridad jurídica".

"Estamos recibiendo 36,000 millones de dólares de inversión extranjera; es una cifra récord, pero es prácticamente la misma que recibíamos al final del último sexenio. Estamos desaprovechando las ventajas de la relocalización hacia América del Norte",

Al respecto, Kenneth Smith, vicepresidente del Grupo de Política Económica de la ICC México llamó a sentar precedentes para que el comercio entre Estados Unidos y China, sea valorado y por ende este tema pueda ser motivo de un profundo análisis en México.

Además, criticó que no se aproveche el "acceso irrestricto" a una red de 14 tratados con 50 países, "mientras un país sin ninguna de estas ventajas,

como es Brasil, está recibiendo alrededor de 60,000 millones de dólares".

Por su parte, Ricardo Ramírez, presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión dijo que México debe de generar certeza jurídica y fortalecer la relación con EE.UU. dentro

"generar las condiciones a nivel país en temas de infraestructura para que México sea cada vez más atractivo para la inversión y podamos crecer en esta importancia que ya tenemos con Estados Unidos, como su principal socio comercial".

Smith señaló que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como las barreras impuestas con aranceles al comercio entre estas dos naciones "generan aún más oportunidades para que México siga siendo un sustituto de China en la exportación de productos al mercado estadounidense".

#### **ESTADO DE DERECHO ES EL ANCLA DEL DESARROLLO**

También expresó que el Estado de derecho es "el ancla, el pilar de lo que nos va a permitir crecer hacia el futuro".

En tanto, Ramírez, detalló la necesidad de modernizar y agilizar los procedimientos aduaneros en México, y propuso la creación de un Comité Nacional de Facilitación Comercial para ser un canal efectivo ente el sector privado y el Gobierno mexicano.

Por último, resaltó la urgencia de la digitalización y la seguridad en las aduanas para facilitar el comercio.

Fuente: Internacional Chamber de México (ICC).

## TENDRÁ PRÓXIMO GOBIERNO **CLIMA ADVERSO: ANPEC**

e pronostica que el próximo gobierno enfrentará un escenario de agudo estrés económico e inflacionario y por ende un entorno adverso alertó el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera.

El represente del sector formal de la economía advirtió que, durante este mes de mayo, más del 50% de los alimentos que conforman la canasta básica incrementaron su precio.

Ante el marcado aumento de precios en productos de la canasta básica, la ANPEC hizo un llamado a unir esfuerzos para que los trabajadores del país tengan una mayor oportunidad de adquirir alimentos a precios más accesibles. Rivera expuso que, durante este mes de mayo, más del 50 % de los ali-

Por Luis Carlos Silva mentos que conforman la canasta básica incrementaron su precio.

> A través de reporte mensual respecto a la evolución de los precios de la canasta básica, la ANPEC reportó que 23 de los 44 productos presentaron un alza en su precio.

> Cabe destacar que entre los productos que presentaron un mayor disparo de precios se encuentra: el aguacate con alza de 10.97%, al pasar de 59.52 a 66.05 pesos.

> Otro producto de consumo popular que experimentó un alza considerable la cual afectó a los consumidores es el jitomate saladet con aumento de 8.83% al pasar de 30.79 a 33.51 pesos; chile jalapeño con alza de 7.90%, zanahoria 7.86%, arroz 5.46% y lentejas 3.82%.

> Asimismo, bistec de res aumentó su precio 3.40% gelatina de sobre 2.59% tortilla 2.33% y dulces 1.92%. "Los próximos comicios se desarrollan en medio de un en

torno adverso en donde impera la inseguridad nacional, se padecen los azotes de las olas de calor y las sequías provocadas, así como una inflación que no para de subir", puntualizó Rivera.

Es de señalar que economistas cuestionados al respecto coinciden en señalar que los precios de una buena parte de los productos de la canasta básica han aumentado

considerablemente en los últimos meses, debido entre otros factores al golpe inflacionario que no cede desde 2023.

Por último, la ANPEC llamó a los electores a expresar su decisión en el marco de la civilidad y la participación ciudadana, apoyando al país a la construcción de una nación más fuerte y representativa para todos los mexicanos.

Fuente: Amexi y portales.



**Foto: Archivo Cuartoscuro** 

# LA FRONTERA POROSA Y EL RÍO DE ACERO: LAS ARMAS 'MADE IN THE US' DESANGRAN A MÉXICO: EL PAÍS

Por Redacción / El Independiente

arlos A. Pérez Ricart en su investigación para El País, señala que hoy, el Estado mexicano enfrenta a un problema criminal muy distinto al que afrontaba hace quince años. Es otro bicho, otro animal. Las armas de fuego han empoderado a las organizaciones criminales y puesto en entredicho la capacidad del Estado para hacerles frente. No habrá solución posible para México mientras el río de acero siga fluyendo. No hay reforma judicial o policial que aguante la furia de las demasiadas armas. No habrá desmilitarización deseable ni normalidad democrática.

Mientras el río siga llevando acero y la frontera continúe porosa, México seguirá condenado a su epidemia de violencia. Ahí está el problema. Ahí también la solución.

Durante décadas, la frontera entre México y Estados Unidos fue solo una línea imaginaria, un artilugio de nuestra imaginación.

Los tres mil kilómetros que dividen ambos países vieron pasar personas, animales y mercancías.

Legal e ilegal eran entonces únicamente palabras, adjetivos del diccionario, no estaban todavía ligadas al río ni al desierto.

En la segunda parte del siglo XX comenzaron a alzarse vallas y alambradas. En años recientes inició la construcción de muros de concreto. El paso del sur al norte se complicó. Lo que antes era imaginario se volvió material.

Hoy recorren la frontera estrambóticas patrullas, drones-pájaro y sensores de láser hambrientos de movimiento, drogas y personas.

Hay torres de detección, enormes reflectores y cámaras de alta definición en cada tramo de una frontera cada vez más vigilada. Del sur al norte.

El paso de Estados Unidos a México es otra cosa. No es necesario esconderse.

El "Welcome to Mexico" suele estar acompañado de una superficial mirada del inspector de aduanas. No hay revisiones regulares a los 150,000 automóviles que cruzan diariamente la frontera rumbo al sur.

Toda la infraestructura está hecha para evitar el flujo de personas y mercancías indeseadas del sur al norte, no al revés.

Y así, se cuela el alimento de la violencia que desangra al país. Es un negocio millonario y sencillo. Traficar armas hacia México es cosas de niños.

### UNA FRONTERA QUE DIVIDE UN MERCADO

La frontera marca la división de dos formas completamente distintas de regular el acceso a las armas. En 2023, en Estados Unidos había 77,813 puntos de venta para adquirir armas de manera legal.

Es un número similar al combinado de locales de McDonald's, Burger King, Subway y Wendy's en todo el territorio estadounidense; o el equivalente a cuatro veces y medio el número de cafeterías Starbucks.

En México, en cambio, hay únicamente dos centros para adquirir de manera legal armas de fuego, ambos administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En varios Estados al norte de la frontera basta aprobar un corto proceso de verificación de antecedentes y haber cumplido los 18 años para comprar un rifle de asalto. O dos. O tres. O diez.

En México, la SEDENA regula estrictos y complejos procedimientos para adquirir de manera legal un revólver de bajo calibre.

Fuera del lente estatal, en cambio, vía WhatsApp, o con dealers de poca monta, el ávido comprador puede conseguir un cuerno de chivo "como se conoce una AK-47 coloquialmente en México" en pocas horas. Solo es cosa de saber buscar algu-



Foto: (https://www.atf.gov/)



Foto: (https://www.atf.gov/)

na de las 17 millones de armas que, según los estudios más conservadores, circulan ilegalmente en México.

#### EL MERCADO DE ARMAS MÁS GRANDE DEL MUNDO

Estados Unidos es el mercado de armas más grande del mundo. En 2022 se manufacturaron más de 13,400,000 armas de fuego, suficientes para pertrechar a toda la población de países como Grecia, Portugal o Suecia. Y es una industria en expansión. Dos décadas atrás, en 2001, se habían manufacturado poco menos de tres millones de estas. O, para verlo de otra manera, en 21 años la población de Estados Unidos creció 18%, pero el número de armas producidas se cuadruplicó.

Pero hay una verdad incómoda entre los amantes de las armas en Estados Unidos. Se trata de una verdad que afrontan sin entusiasmo vendedores y compradores por igual. Es una verdad que cuestiona la americanidad del mercado. Es muy simple: el mundo importa armas a Estados Unidos. Y cada vez lo hace más. Hace mucho que este negocio dejó de ser made in the US.

En 2021, el mundo exportó a Estados Unidos casi siete millones de armas, 392% más que veinte años atrás.

Una investigación publicada en 2024 estimó que en Estados Unidos circulaban alrededor de 378 millones de armas de fuego (sin contar armas impresas en 3D o armas producidas de manera automática/automatizada). Hablamos de un país de 332 millones de personas.

Esto significa que hay en circulación alrededor de 114 armas de fuego por cada 100 habitantes. Es una proporción similar a la estimación de celulares por habitante en Estados Unidos (116 por cada 100) y mayor a la de automóviles por habitante en ese país (90 por cada 100). En términos comparados, el número de armas en Estados Unidos está fuera de toda proporción.

El país que sigue en la lista con mayor índice de posesión de armas es Yemen, que tiene 52.8 armas por cada cien habitantes.

Y Yemen lleva en guerra civil desde 2014. Por supuesto, las armas no se reparten equitativamente entre los ciudadanos.

La tendencia en Estados Unidos es desigual: un número cada vez menor de estadounidenses tiene cada vez más armas.

Según las encuestas más confiables, solo el 3% de la población adulta en Estados Unidos tiene alrededor de la mitad de las armas que circulan en ese país y el 8% de los propietarios de armas tiene diez o más armas en su haber.

#### EL RÍO DE ACERO: LAS ARMAS TRAFICADAS

La poca regulación para adquirir armas en Estados Unidos, la enorme demanda de estas en México y la porosidad en la frontera son los tres factores que habilitan un mercado imposible de contener. Generan un río de acero sin pausa y sin tregua.

Un estudio de la Universidad de San Diego y el Instituto Igarapé estimó en 2013 que cada año se traficaban unas 253,000 armas a México. O, lo que es lo mismo, unas 693 armas diarias, 28 por hora.

En otro ejercicio, la Cancillería de México calculó dos millones de armas traficadas en la última década. Las cifras reales son imposibles de conocer.

Una fuente central para acercase al tema son los datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) basados en exámenes de trazabilidad de armas encontradas en escenas del crimen en México, el Caribe y América Central.

De manera sistemática, estos estudios demuestran que aproximadamente el 70% de las armas encontradas en escenas del crimen en México fueron manufacturadas en Estados Unidos antes de ser traficadas ilegalmente a México.

En el periodo 2017-2021, la mayoría de esas armas fueron compradas en armerías de Texas (43%), Arizona (17%) y California (13%). En el tráfico de armas de Estados Unidos a México participan redes de todos los tamaños. En algunos casos son los propios cárteles mexicanos los que logran mantener una fuente propia y constante de armas.

En otros casos, los responsables del tráfico ilegal son redes independientes que fungen como proveedores de armas a varios cárteles distintos.

Una reciente publicación de la ATF mostró que los traficantes que facilitaron directa o indirectamente el movimiento de armas de fuego hacia mercados ilegales tienden a ser blancos (53%), hombres (84%) y ciudadanos estadounidenses (95%).



Foto: (https://www.atf.gov/)

# COREA DEL NORTE ENVÍA AL SUR CENTENARES DE GLOBOS RELLENOS DE DESECHOS

Por Redacción / El Independiente

Seúl (EFE).- El Ejército surcoreano informó ayer miércoles de que se han detectado más de 200 globos enviados por el Norte rellenos de desechos, pocos días después de que Pionyang amenazara con responder al envío de propaganda contraria al régimen por parte de activistas desde el Sur.

Es la mayor cantidad de globos de este tipo -partidas de este tipo fueron enviados por el Norte a través de la frontera en 2016 y 2018detectada hasta la fecha

Los globos se empezaron a detectar a última hora del martes, cuando el Ejército comenzó a divisar objetos voladores no identificados en las zonas fronterizas de las provincias surco-



**Foto: EFE** 

reanas de Gyeonggi y Gangwon, según informó el Estado Mayor Conjunto (JCS).

Muchos de los globos no han caído aún, pero los que sí lo han hecho contienen "basura y mugre", según un comunicado del JCS, que ha hallado lo que cree que son temporizadores incorporados a los globos para hacerlos estallar.

Los globos han caído de momento en distintas localidades de Gyeonggi y Gangwon, pero también en el distrito de Guro en Seúl o en la céntrica provincia de Chungcheong del Sur, zonas que están más alejadas de la frontera intercoreana.

Uno de ellos fue encontrado en el condado de Geochang, que queda a 218 kilómetros al sur de Seúl y a unos 295 de la frontera.

El Ejército ha aconsejado a los residentes de estas zonas que no toquen los globos o su contenido y que informen a autoridades militares o policiales cuando los hallen.

De momento se han reportado daños en un invernadero en Yeongcheon, a unos 250 kilómetros de la divisoria.

En 2016 globos enviados por el Norte causaron daños en un tejado y un vehículo en Corea del Sur.

Durante años, organizaciones de derechos humanos -principalmente lideradas por desertores norcoreanos- en Corea del Sur han enviado panfletos contrarios al Norte en globos.

El pasado domingo, el viceministro de Defensa Nacional norcoreano, Kim Kang-il, publicó un comunicado recogido por la agencia de noticias KCNA en el que denunciaba envíos de globos recientes por parte de activistas y aseguró que se respondería con una "acción ojo por ojo".

"Pronto se esparcirán montones de papel usado y desechos por las zonas fronterizas y el interior de la República de Corea (nombre oficial del Sur) y así experimentarán directamente cuánto esfuerzo se requiere para limpiarlos", añadió el texto.

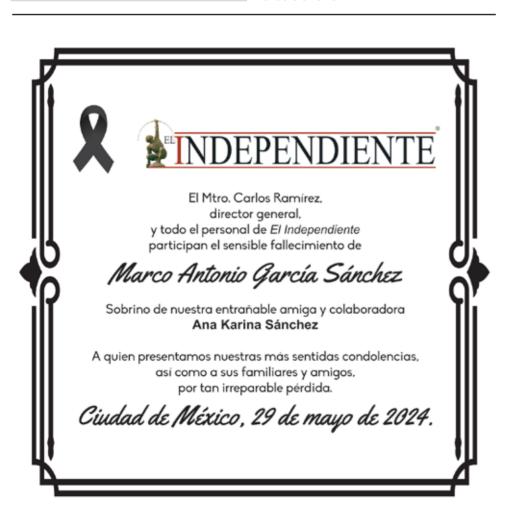



**Foto: EFE** 

# LAS EJECUCIONES EN EL MUNDO ALCANZAN SU MÁXIMO DESDE 2015: AMNISTÍA INTERNACIONAL

Por Redacción / El Independiente

ondres (EFE).- El número de ejecuciones de 2023 en todo el mundo ascendió a las 1,153, el máximo desde 2015, según un informe publicado ayer miércoles por Amnistía Internacional (AI), que desveló un aumento del 31% respecto al año anterior.

En su análisis global 'Penas de muerte y ejecuciones 2023', Al destacó el aumento de estas condenas en Irán como una de las principales causas de que el año pasado fuera el récord en número de ejecuciones.

Allí se produjeron 853, cifra que supone el 74% del total de ejecuciones registradas, si bien Amnistía Internacional no dispone de la suma de las que se produjeron en China, donde la organización estima que miles de personas murieron por este hecho.

En cuanto al número de penas de muerte en 2023, también se incrementó respecto al año anterior, con 2,428 nuevas condenas, un aumento del 20% respecto a las 2.016 del año anterior.

Pese a todo, la secretaria general de Al, Agnès Callamard, se mostró optimista con el trabajo de la organización en pos de eliminar las ejecuciones en todo el mundo.

"Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados; nuestra campaña contra este castigo abominable funciona y continuaremos hasta que hayamos terminado con la pena de muerte", expresó, según la nota de prensa.

#### CHINA, LÍDER EN EJECUCIONES, SEGÚN AMNISTÍA

Pese a la ausencia de datos de China, que mantiene sus cifras en secreto, según Amnistía, la organización consideró que fue el país que más ejecuciones llevó a cabo, con una estimación de miles.

Para AI, el secretismo respecto al número de ejecuciones -también en Corea del Norte y Vietnam, países en los que la organización cree que se producen ejecuciones de forma generalizada- sirve como indicador de que la pena de muerte se utiliza como herramienta gubernamental para ejercer el poder y sembrar el miedo en la población.

Entre los países que sí publicaron datos, sobresalió Irán, con un aumento del 48% en sus ejecuciones respecto al 2022, pasando de 576 ese año a las 853 de este, muchas relacionadas con los delitos de estupefacientes.

"Las autoridades iraníes mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán", declaró Callamard.

Después de China e Irán, destacó el número de ejecuciones en Arabia Saudí (172), Somalia (38, aunque Al considera que esta cifra es mayor) y Estados Unidos (24).

#### CONTINÚA EL PROGRESO HACIA LA ABOLICIÓN

Aunque el informe subrayó el aumento en las penas de muerte y ejecuciones en todo el mundo en 2023, Amnistía Internacional también destacó que ese año fue el momento en el que se registró el menor número de países donde se produjeron ejecuciones.

Esta cifra bajó de los 20 países que llevaron a cabo esta pena en 2022 a los 16 del último año, en el que no se registraron muertes de este tipo en Bielorrusia, Japón, Birmania y Sudán del Sur.

Además, la organización destacó que en Pakistán se eliminó la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, mientras que en Malasia se acabó con la pena de muerte obligatoria para algunos delitos.

Al mismo tiempo, según Amnistía, también los parlamentos de Ghana, Kenia, Liberia y Zimbabue dieron pasos hacia la abolición de la pena de muerte.

# CASABLANCA 2024

### **OPINIÓN**

### ROBERT DE NIRO, ENTRA A LA CAMPAÑA DE BIDEN; PROTESTA CONTRA TRUMP A METROS DEL TRIBUNAL DE SU JUICIO

El actor tuvo que "aguantar

vara" pues a unos metros

de él se encontraban unos

seguidores de Trump

ondeando banderas, vistiendo

ropa roja con la consigna

MAGA (Make America Great

Again) gritando consignas y

levantando una gran bandera

con el slogan "Trump o la

muerte"

Por Martha Aguilar

Robert De Niro, el conocido actor de varias películas famosas en Hollywood se presentó fuera del tribunal donde se desarrolla el juicio contra Donald Trump con el fin de ofrecer una conferencia de prensa en la que señaló los peligros de una segunda presidencia del republicano, el evento fue visto como un grave error político del equipo de campaña de Joe Biden, pues lo único que se logró fue darle un tinte político al juicio que se lleva a cabo en la corte de Manhattan.

Fue "un error estúpido" dijo el estratega republicano Karl Rove, pues el mensaje no fue captado por el votante adecuado, aquel que duda por quién votar, la narrativa de De Niro se diluyó en los seguidores "duros" de Biden, convencidos de que Trump "es un peligro".

Robert De Niro se presentó junto con dos policías que formaban parte del cuerpo de seguridad del Capitolio el 6 de enero de 2021, el actor ofreció una conferencia de prensa cerca del tribunal donde se encuentra Trump sometido a juicio.

De Niro, acompañado por los dos policías Henry Dunn y Michael Fanone, se refirió a los riesgos que enfrentaría el país en caso de que Donald Trump llegue a la Oficina Oval.

El asunto se salió de control pues de inmediato se cuestionó al director de comunicación de Biden, Michael Tyler las razones de llevar a cabo un evento de corte político fuera de un juicio penal, el funcionario señaló a todos los medios que estaban presentes en la zona y

les dijo, bueno, "todos ustedes están aquí ... es fácil hablar de la elección en estas elecciones cuando todos los medios de comunicación están aquí", dijo.

El actor tuvo que "aguantar vara" pues a unos metros de él se encontraban unos seguidores de Trump ondeando banderas, vistiendo ropa roja con la consigna MAGA (Make America Great Again) gritando consignas y levantando una gran bandera con el slogan "Trump o la muerte".

De Niro se refirió a los simpatizantes, dijo que "Donald Trump creó todo esto. Debería decirles que no lo hagan ... Quieren sembrar el caos total, y lo están logrando en algunos lugares", dijo el actor.

Luego agregó que no deseaba asustar, para luego corregir "no, no, espera, tal vez sea mi intención asustarte.

Si Trump regresa a la Casa Blanca, puedes eliminar todas las libertades que damos por sentadas, olvídate de eso ... Nunca se irá".

Según el portal The Hill, De Niro realizó hace una semana, un spot publicitario para la campaña de Joe Biden, en el video describe varias de las acciones de Trump a las que califica como algo fuera de lo normal: el candidato lanza sus tuits a la medianoche, se atrevió a beber lejía (en la época de pandemia), se atrevió a lanzar gases lacrimógenos a los ciudadanos, "sabíamos que estaba fuera de control cuando era presidente, luego

perdió las elecciones de 2020 y se vino abajo", agregó que ahora amenaza con "convertirse en dictador, para acabar con la Constitución".

En tanto, el estratega republicano Karl Rove, señaló que el equipo de campaña del presidente Biden cometió un grave error, pues con el evento de De Niro terminó politizando el juicio contra el exmandatario por el caso del "dinero del silencio".

Fue "un error estúpido" dijo al agregar que solo querían conseguir sus minutos de fama frente a todas las cámaras que estaban allí.

Rove fue uno de los principales estrategas del expresidente George W.

Bush, dijo que dudaba que el evento del actor de Hollywood atraería nuevos votantes, lo único que refleja es que están cada vez más preocupados por la reelección de Biden que se les está deslizando entre las manos.

Para el asesor, las palabras de De Niro cayeron en el vació, pues los votantes que ya están convencidos de votar por Biden creen esas palabras al pie de la letra, y éstos no deberían ser los destinatarios sino a los electores indecisos, el mensaje pudo ha-

> ber tenido cierto impacto si hubiesen tocado el tema del 6 de enero y referirse a los dos policías allí presentes, pero la narrativa cayó en el terreno de la exageración y simplemente fracasó, dijo.

> Y mientras el show de De Niro se llevaba a cabo fuera del tribunal, en la corte se terminaron de escuchar los resúmenes completos, uno por parte de la defensa de Trump a cargo de Todd Blanche y después llegó el turno del fiscal Joshua Steinglass quien se llevó nada

menos que cinco horas.

Lo que queda es que el juez Juan Merchán instruya al jurado y después de este miércoles el caso quedará en manos del jurado.

Donald Trump está acusado en este caso de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales.

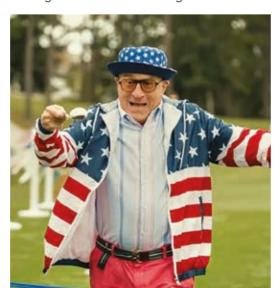

Foto: EFE (Imagen ilustrativa)



Foto: EFE

#### "NI LA MADRE TERESA PODRÍA SALIR AIROSA" DICE TRUMP; TRAS INICIAR JURADO A DELIBERAR

Por Redacción / El Independiente

ueva York (EFE).- Los doce jurados, siete hombres y cinco mujeres, del juicio penal en Nueva York contra el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) -acusado de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016-empezaron ayer miércoles a deliberar sobre si el magnate es "culpable" o "no culpable".

El jurado deberá acordar por unanimidad su veredicto, lo que podría prolongarse varios días, ya que, si uno de los integrantes no está de acuerdo, el juez Juan M. Merchan pedirá a los doce miembros seguir deliberando hasta llegar a una decisión conjunta, y en el peor de los casos de falta de consenso- podrá declarar nulo todo o parte del juicio.

Este miércoles, el jurado deliberará hasta las 16:30 hora local (20:30 GMT) en una sala en la que no tendrán acceso a sus teléfonos.

#### **INSTRUCCIONES DEL JUEZ**

Antes de retirarse, el juez, quien estaba sentado bajo el mensaje "en Dios confiamos" que corona la sala, indicó con una serena voz al jurado que es su "responsabilidad" analizar las pruebas y mantenerse "imparcial", algo especialmente complicado dada la popularidad del acusado.

Durante las deliberaciones, los jurados tendrán acceso a las 300 pruebas del juicio en un computador y podrán hacerle preguntas al juez.

Merchan recordó en sus instrucciones de más de una hora al jurado -algunos de cuyos miembros tomaron notas- que "no pueden especular sobre asuntos relacionados con la sentencia o la pena" que recibirá Trump y que el acusado "no estaba obligado a demostrar que no es culpable" ni a testificar, algo que no hizo, sino que compete a la Fiscalía demostrar que es culpable.

El magistrado subrayó al jurado que su veredicto debe ser unánime en cada cargo y les aconsejó "escucharse entre sí".

No obstante, Merchan apuntó que, pese a que su objetivo tiene que ser llegar a un acuerdo, no deben cambiar de opinión solo por desear que el juicio acabe o por sentirse en minoría.

#### UNTOTAL DE 34 CARGOS CONTRA

El juez leyó y analizó los 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales a los que se enfrenta Trump, todos relacionados con el reembolso a su abogado Michael Cohen por pagar en 2016 un total de 130.000 dólares a una actriz porno para silenciar su supuesta relación sexual en 2006, pero cada uno de los cargos se refiere a un registro independiente, como cheques y facturas.

Para que los jurados declaren a Trump "culpable" de los 34 cargos, deben llegar a la conclusión no solo de que Trump falsificó o gestionó la falsificación de registros comerciales "con la intención de defraudar", sino también de que lo hizo con la intención de ocultar otro delito, el de intervenir en las elecciones presidenciales de 2016 a su favor. En teoría, el jurado podría determinar, por ejemplo, que Trump falsificó registros comerciales al firmar los cheques del fideicomiso y de su cuenta personal, pero no es responsable de las facturas de Cohen. En ese escenario, el jurado podría condenar a Trump por algunos cargos y absolverlo de otros.

#### TRUMP DICE QUE NI LA MADRE TERESA PODRÍA SALIR AIROSA DE LOS CARGOS A LOS QUE SE ENFRENTA

El expresidente Donald Trump (2017-2021), dijo minutos después de que el jurado empezara a deliberar en su caso que ni la Madre Teresa podría salir airosa en su "amañado" juicio penal.

El candidato a las elecciones presidenciales de las elecciones de este año en el pasillo del Tribunal Penal de Manhattan dijo, una vez más, que este caso es una caza de brujas para impedir que gane las elecciones y culpó al presidente Joe Biden de interferencia electoral.

No obstante, dijo que el presidente Biden no es "lo suficientemente inteligente" para estar realmente detrás del caso en su contra, sugiriendo que alguien más estaba moviendo los hilos.

También criticó a Robert de Niro, actor que, durante los alegatos finales, dio un discurso frente al tribunal para apoyar a la campaña presidencial del demócrata, en el que dijo que Trump quiere "destruir" a Nueva York, y el expresidente subrayó que el acto fue boicoteado por sus seguidores.

### EL PAPA AFIRMA QUE HAY "UN CAOS SOCIAL Y POLÍTICO" CON "TANTOS NIÑOS QUE NO TIENEN QUE COMER"

Por Redacción / El Independiente

iudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco denunció ayer miércoles durante la audiencia pública que existe un "caos externo, social y político" y dijo que hay "tantos niños que no tienen que comer", además de volver a pedir el fin de las guerras. "En torno a nosotros podemos decir que hay un caos externo, político y social con las guerras, y tantos y tantos niños que no tienen que comer, así como injusticias sociales", exclamó Francisco durante la catequesis.

Ante miles de fieles en una Plaza de San Pedro abarrotada, el pontífice pidió el fin de las guerras y recordó que este fin de semana se encontró "con niños y niñas que han sufrido heridas, han perdido las piernas y han padecido todo tipo de problemas físicos" a causa del conflicto en "la

martirizada Ucrania". "Niños y niñas que tienen que volver a aprender a caminar y que han perdido la sonrisa", manifestó, y pidió que se rece para que acabe la guerra en Palestina e Israel, así como Myanmar (Birmania), que es "una crueldad". Y puso el ejemplo del beato polaco Stefan Wyszynski de quien demandó aprender "la generosidad en responder a la pobreza", incluida "las causadas por la guerra en tantos países".

Francisco se refirió también que hay un "caos interno" en las personas y que el externo "no puede curarse" si no se acaba primero con el interior, y sostuvo que el universo "sufre" porque el hombre "lo ha sometido a la esclavitud de la corrupción".

"El apóstol Pablo (...) habla de un universo que gime y sufre como con dolores de parto. Sufre a causa del hombre que lo ha sometido a la esclavitud de la corrupción", señaló.



Foto: EFE

#### CANADÁ AVALA QUE UCRANIA UTILICE SUS ARMAS PARA ATACAR A TERRITORIO RUSO

Por Redacción / El Independiente

oronto, Canadá (EFE).- Ucrania puede utilizar las armas que recibe de Canadá para atacar a territorio ruso, afirmó ayer miércoles la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Mélanie Joly.

Joly, en una rueda de prensa junto con su homólogo sueco, Tobias Billström, en Estocolmo, declaró que no hay "ninguna condición sobre el usuario final a los envíos de armas a Ucrania" que lleva a cabo Canadá.

La ministra de Exteriores también señaló que tiene previsto abogar en favor de que Ucrania pueda utilizar sin límites las armas que recibe durante la reunión de la OTAN que se celebrará en Praga el 30 y 31 de mayo.

"Creemos que tenemos que ser agresivos en esta cuestión", declaró Joly.

La ministra canadiense razonó que "Rusia no tiene líneas rojas y por eso necesitamos asegurarnos con respecto a la defensa de Ucrania, que les ayudamos y que estamos a su lado".

El ministro británico de Exteriores, David Cameron, declaró a principios de este mes que, así como Rusia ataca a Ucrania en su propio territorio, se puede entender perfectamente por qué Ucrania siente la necesidad de defenderse, incluso con ataques dirigidos contra territorio ruso.

Por contra, Estados Unidos no aconseja que Kiev lleve a cabo ataques dentro de Rusia con armas estadounidenses.



La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly (i), y su homólogo sueco, Tobias Billstrom, celebran una conferencia de prensa conjunta. (Foto EFE)

# EJÉRCITO ISRAELÍ DICE QUE YA CONTROLA "TÁCTICAMENTE" LA FRONTERA DE GAZA CON EGIPTO

Por Redacción / El Independiente

erusalén/El Cairo (EFE).- El Ejército israelí anunció ayer miércoles que ya controla "tácticamente" el Corredor Filadelfia de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que recorre la frontera con Egipto y donde según Israel se han detectado unos 20 túneles hacia el país vecino usados por Hamás para introducir armas en el enclave.

"Esto no significa que tengamos fuerzas sobre el terreno en todo el corredor, pero sí que podemos controlar y tenemos la capacidad de cortar la línea" de suministros de Hamás en la zona, dijo un funcionario militar en una rueda de prensa.

El funcionario aseguró que también han encontrado unos 82 puntos de acceso a los túneles, algunos de los cuales ya se conocían antes de la operación, y que las fuerzas armadas israelíes han informado a sus contrapartes egipcias de sus hallazgos.

Sin embargo, una fuente egipcia de alto rango dijo a EFE que no hay comunicaciones con la parte israelí sobre las acusaciones de la existencia de túneles en la frontera de la Franja de Gaza con Egipto.

La fuente egipcia indicó que Israel está utilizando estas acusaciones para justificar la continuación de la operación en Rafah y la prolongación de la guerra con fines políticos.

Tras el anuncio, las fuerzas armadas israelíes aseguraron haber destruido un túnel de un kilómetro y medio que se separaba en varios caminos y en el que encontraron misiles antitanque, granadas, explosivos y fusiles automáticos.

"La ruta incluía un escondite, baños y habitaciones adicionales. Todas las rutas y complejos fueron destruidos", aseguró el Ejército en un comunicado, en el que detalló que la entrada al túnel se encontraba a apenas 100 metros del paso fronterizo de Rafah hacia Egipto.

Las fuerzas israelíes comenzaron el pasado 6 de mayo una operación militar en Rafah, en el extremo más al sur de la Franja de Gaza, pese a las advertencias de gran parte de la comunidad internacional, ya que la localidad servía de refugio a más de un millón de palestinos desplazados por la guerra.

Las autoridades israelíes, que siguen definiendo sus ataques en Rafah como una "operación limitada", defienden que entrar en el sur era necesario ya que todavía operan en la zona cuatro batallones de Hamás.

"Una parte clave de Hamás es su infraestructura subterránea, y sus operaciones de tráfico de armas están localizadas en el sur de Rafah", aseguró hoy el funcionario, defendiendo la decisión del Ejército israelí de atacar la localidad.

Ayer miércoles, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, informó de la muerte de al menos 75 personas en los ataques israelíes de las últimas 24 horas, incluidos 21 muertos por ataques en los campos de desplazados en el oeste de Rafah.

#### TURQUÍA, ARABIA SAUDÍ Y JORDANIA AGRADECEN A ESPAÑA SU "VALENTÍA" AL RECONOCER A PALESTINA

Por Redacción / El Independiente

adrid (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía, Arabia Saudí y Jordania agradecieron ayer miércoles la "valentía" de España por el reconocimiento del Estado palestino que hizo ayer junto a Irlanda y Noruega, y por "tomar la decisión correcta en el momento adecuado".

En una rueda de prensa conjunta en Madrid con su homólogo español, José Manuel Albares, el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Mohammad Mustafa, y el Secretario General de la Organización para la Cooperación Islámica, Hussein Ibrahim Taha, valoraron el paso dado por España "en un momento muy oscuro", según el saudí, Faisal bin Farhan Al Saud. "Estamos aquí para dar las gracias a España, por darnos esperanza en un momento muy oscuro, agradecemos a España, Noruega, Irlanda y Eslovenia por tomar la decisión correcta en el momento adecuado, por estar en el lado correcto de la historia y la justicia", añadió el titular de Arabia Saudí. A su juicio, "con toda la oscuridad que estamos viviendo como resultado de la catástrofe humanitaria en Gaza, este es el momento adecuado de dar esperanza a la solución de dos estados, a la paz, esperamos que otros países sigan su ejemplo porque es la única forma de seguir avanzando", añadió, antes de reclamar "un alto al fuego inmediato y acceso de la ayuda a Gaza".

#### UN "MOMENTO HISTÓRICO PARA ESPAÑA"

Según el ministro jordano, Ayman Safadi, el reconocimiento del Estado palestino "es un momento histórico para España, para la justicia y para el derecho internacional" así como "para el derecho del pueblo palestino a vivir en paz, con dignidad y sin estar sometidos a la ocupación" israelí.

"Reconocer el Estado palestino muestra el compromiso de España para proteger el derecho, garantizar la seguridad el bienestar para toda la población de toda la zona" de Oriente Medio, consideró.

Por ello, dio la "enhorabuena" a todos los países "por hacer lo correcto" e instó a "todos los Estados, sobre todo a los europeos, a seguir este ejemplo" porque "el futuro de la región no puede estar ligado al futuro del gobierno extremista de Israel".

Además, Safadi expresó su "solidaridad" con España "frente a los ataques inmorales por parte de algunos altos cargos israelís" ya que "en las relaciones internacionales no puede haber margen para la intimidación".



Foto: EFE



Foto: EFE

# BAYERN MÚNICH Y BARCELONA ANUNCIAN A SUS NUEVOS ESTRATEGAS

Por Redacción / El Independiente

l Bayern Múnich anunció a su nuevo Director Técnico para la temporada 2024-2025, se trata del belga Vicent Kompany quien llega para reemplazar al alemán Thomas Tüchel. Kompany firmó contrato hasta 2027 con el conjunto bávaro y asume el cargo luego de pasar por clubes como el Anderlecht de su natal Bélgica y el Burnley de Inglaterra, equipo con el que descendió a la segunda división inglesa, situación que ha hecho que un importante sector de la afición así como prensa especializada cuestione su capacidad para tomar a la escuadra de Múnich.

Cabe destacar que el Bayern deberá pagarle al conjunto inglés una cláusula de rescisión que supera los 10.5 millones de dólares, según han adelantado distintos medios alemanes, toda vez que Kompany tenía contrato hasta el 2025.

Durante la presentación del estratega belga, estuvieron presentes el director general del club, Jan-Christian Dressen, el secretario técnico, Max Eberl y el director deportivo, Christoph Freund.

#### HANSI FLICK LLEGA AL BARCELONA

El alemán Hans-Dieter Flick ha sido anunciado como nuevo entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2026, así lo ha hecho saber el club azulgrana a través de sus redes sociales.

El anuncio se hizo oficial una vez que el equipo blaugrana y su anterior director técnico, Xavi Hernández han alcanzado un acuerdo para la liquidación del contrato del ex futbolista culé y su cuerpo técnico.

La trayectoria de Flick en los banquillos se remonta a 1996 siendo entrenador-jugador en el FC Victoria Bammental, posteriormente tomó las riendas del Hoffenheim, para dar paso a trabajar como auxiliar técnico de Giovanni Trapattoni y Lothar Matheus en el Salzburgo de Austria antes de llegar como auxiliar de Jürgen Klinsmann a la selección de Alemania para el mundial del 2006.

Flick permaneció como mano derecha de Joaquim Löw y fue parte de la selección que ganó el Mundial de Brasil 2014. Tras aquel Mundial, Flick deja de ser el ayudante de Löw y se convierte en director deportivo de la Federación Alemana de Futbol hasta 2017 cuando asume la dirección general deportiva del Hoffenheim, para el 2019, Flick es contratado como auxiliar técnico de Niko Kovac en el Bayern Múnich, y termina por sustituirlo como interino ante los malos resultados, sin embargo logra quedarse de manera definitiva ya que el cuadro bávaro enderezó el camino con él en el banquillo hasta el punto conseguir un sextete en el que se incluye la más reciente Champions League ganada por el equipo alemán.

Tras 2 años plagados de éxito con el Bayern, Flick asume como entrenador de la selección alemana, sin embargo, tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022 dejó el banquillo y desde entonces aguardaba por una nueva oportunidad, misma que tendrá con el Barcelona.



Foto: EFE



Foto: (https://www.gob.mx/conade/)

#### LOS ÁNGELES 1984 Y EL DOMINIO DE LA CAMINATA MEXICANA

Por Redacción / El Independiente

uego del Oro conseguido por Daniel Bautista en la edición de Montreal 1976, la marcha mexicana tuvo que esperar 8 años ya que en Moscú 1980 el propio Bautista quien vivía el mejor momento de su carrera fue descalificado cuando lideraba la competencia de los 20 kilómetros por supuestamente ejecutar incorrectamente la técnica de caminata a lo que comúnmente se le conoce como flotar.

Los Ángeles 1984 presentó una carrera que sería histórica ya que por primera vez 2 marchistas mexicanos pusieron de pie a la afición en la misma prueba al realizar el 1,2. Los encargados de aquella gesta fueron Ernesto Canto y Raúl González, Canto cruzó la meta en la primera posición con un tiempo de 1:23:13, estableciendo récord olímpico para colgarse la medalla de Oro, González terminó la competencia escasos 7 segundos después para colgarse la presea de plata, dejando la medalla de Bronce en manos del italiano Maurizio Damiliano quien 4 años antes se había convertido en Campeón Olímpico aprovechando la descalificación de Daniel Bautista.

Días después vendría la prueba de los 50 kilómetros en los que Raúl González tuvo su cita con la gloria máxima al colgarse la medalla de Oro finalizando con un tiempo de 3:47:26, superando al sueco Bo Gustafsson quien se quedó con la de plata, así como al italiano Sandro Bellucci quien se colgó la de Bronce. Para González Los Ángeles 1984 fue el marco perfecto para poner fin a su carrera olímpica ya que eran sus cuartos juegos Olímpicos y pudo colgarse 2 preseas en su momento de mayor madurez. Cabe destacar que en su palmarés se incluyen también 4 medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2 de Oro en las pruebas de 20 Kilómetros y 50 kilómetros en las ediciones de Santo Domingo 1974 y La Habana 1982 donde también ganó medalla de plata en los 20 kilómetros, así como lo hiciera en Medellín 1978. En juegos Panamericanos ganó 2 preseas doradas en la prueba de 50 kilómetros en las ediciones de San Juan 1979 y Caracas 1983, edición en la que también se colgó la de plata en 20 kilómetros y su última presentación en la justa continental se dio en Indianápolis 1987 donde se despidió con una medalla de plata en 50 kilómetros. Además, fue campeón del mundo en 3 ocasiones colgándose el Oro en las ediciones de 1977, 1981 y 1983 en su especialidad los 50 kilómetros.

Por su parte el palmarés de Ernesto Canto incluye también la obtención de la medalla de Oro en los 20 kilómetros durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe La Habana 1982, Oro en los 20 kilómetros de los Juegos Panamericanos Caracas 1983 y Oro tanto en la Copa Mundial de Marcha, así como en la primera edición del Mundial de Atletismo disputado en Helsinki en 1983, lo que lo convirtió en su momento en el primer deportista en coronarse campeón del ciclo olímpico para nuestro país, mismo que incluye Centroamericanos, Panamericanos, Mundial y Juegos Olímpicos.



Corea del Norte envía al Sur

cientos de globos rellenos de

basura y desechos sanitarios

▶ 20

#### **POLÍTICA PARA GUAPOS**



# 2024: LA ELECCIÓN DE LA EMOCIÓN, NO DE LA RAZÓN

estamos listos **■**para salir a votar. Luego de las mara-

tónicas campañas electorales -las más eternas, con mayor guerra sucia y más violentas desde que soy mayor de edad-, por fin vamos a poder ejercer nuestro derecho al voto.

Pero no romanticemos esta última frase. El contexto en el cual acudiremos a las urnas no es precisamente de fiesta. Incluso es de luto por el asesinato de 34 candidatos y decenas de intimidaciones, altercados e incluso secuestros de políticos en un país fuera del control del Estado.

A diferencia de otros comicios, el próximo 2 de junio de 2024, México llegará radicalmente dividido entre los que acudirán a votar y los que irán a botar. Todos con la emoción, positiva o negativa, a flor de piel.

Los primeros, se manifestarán a favor de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, así como de las y los candidatos de Morena y

EL VOTO ES IBRE Y SECRETO

**Foto: Cuartoscuro** 

sus aliados, con voto parejo. La encomienda es votar todo Morena, sin opción al voto cruzado.

Los otros, indignados -por no decir encabronados- con todo lo relacionado con Morena y la 4T, irán a echarlos fuera y, por lo tanto, se dejarán ir a favor de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, así como de las y los candidatos de la coalición PRI, PAN y PRD.

Insisto, dan igual sus respectivas propuestas de campaña que le permitan participar a la razón, aquí votará y botará la emoción. Y con fuerza.

Con lo que respecta al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, como ya comenté en mi entrega anterior de Política para guapos: comenzó como un pulverizador del voto y finalizó pulverizado por la tragedia de Nuevo León que dejó 9 muertos. Así que, con su permiso, no perderemos el tiempo con él.

Ahora bien, las próximas elecciones ameritarán todo un estudio sicológico, antropológico y social sobre la carga emocional con la que se llegará frente a las urnas porque, si bien es cierto que hay gente informada, que siguió los debates y ha escuchado las propuestas de cada candidato, también hay una inmensa mayoría que llegará a marcar la boleta sólo por miedo o por odio.

Hasta el momento no conozco a alguien genuinamente feliz por ir a sufragar -y miren que conozco mucha gente de varias generaciones-; conozco a los felices (o infelices) que van a votar por perpetuar sus privilegios; a los felices nuevos ricos que ha parido la Cuatroté; pero no a los genuinamente felices.

Conozco a los que en esta elección votarán o botarán por cómo han sentido y vivido este gobierno; por cómo les ha generado estrés o ansiedad; o por cómo les han dado paz los contratos millonarios o los programas sociales que sólo les permiten sobrevivir el día a día.

México votará y botará con la libreta de facturas en la mano: cuánto le dio este gobierno y cuánto le quitó; cuánto le sumó y cuánto le restó. La mitad del país deberá apelar a su memoria emocional y a la de su cartera para generar conciencia si verdaderamente salió de la pobreza o si la frase "primero los pobres" fue sólo eso, una poética frase; la otra mitad, deberá apelar a la honestidad de cómo ha sentido que "los de antes robaban más".

México votará y botará con la libreta de facturas en la mano: cuánto le dio este gobierno y cuánto le quitó; cuánto le sumó y cuánto le restó. La mitad del país deberá apelar a su memoria emocional y a la de su cartera para generar conciencia si verdaderamente salió de la pobreza o si la frase "primero los pobres" fue sólo eso, una poética frase; la otra mitad, deberá apelar a la honestidad de cómo ha sentido que "los de antes robaban más"

La emoción estará siempre en primer plano para evaluar el pasado. Difícilmente se hará acopio de la razón para analizar el futuro inmediato.

Aquella política del resentimiento que tanto éxito tuvo en la elección presidencial de 2018, fomentada en gran medida por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador -y alimentada diariamente desde su conferencia mañanera ya como Presidente de México-puede que se le revierta a AMLO.

Es posible que ahora sean los de arriba, los clasemedieros, los fifís, los conservadores y la oligarquía los que quieran cobrar, a través de botar, lo que les parece justo, en un país donde se debe de gobernar para todos.

Seamos honestos, el lopezobradorato representa el fin de la era de la ilustración en nuestro país y, con ello, todo se redujo a la toma de decisiones con la víscera. Bajo esa premisa, así llegaremos a esta elección, con la tripa sobre la boleta electoral porque amor con amor se paga, y odio también con odio se paga.

En seis años México será un país muy distinto al que tenemos ahora y, en gran medida, de la mayoría del voto ciudadano dependerá hacia dónde se dirija esta nación.

Por eso me parece indispensable que el mayor número de personas posibles salgan a votar y a botar. A favor de quien consideren que les representa. En contra de quien consideren que es un peligro para México.

Por quien sea, pero ejerzan el voto. No se puede ser indiferente a un llamado que nos hace la Nación para defender su régimen democrático y republicano.

Finalmente quiero decirles a todos los guapos que, si lo suyo lo suyo es el poliamor, no serán juzgados al momento de ejercer el voto cruzado, el cual garantiza un contrapeso a las decisiones del Poder Ejecutivo. En estos tiempos hay que tener muy claro que a los políticos, como a los hombres heteronormados, ni todo el amor, ni todo el dinero... y mucho menos todo el poder.

¡Qué viva la democracia!

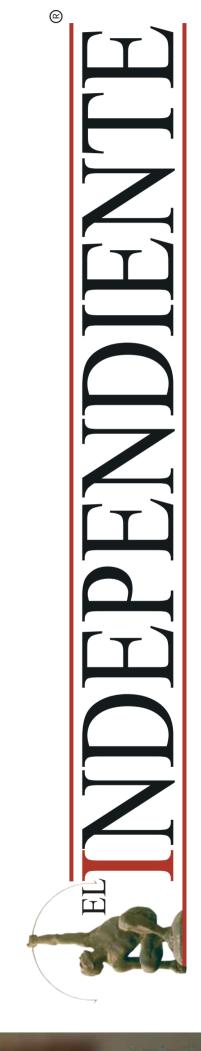







